# el Periocide Aragón CO

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

# Azcón pide un pacto para evitar el efecto del cupo catalán en Aragón

El presidente tiende la mano a la oposición porque será la comunidad «más atacada» en materia de financiación • Los socialistas recogen el guante, aceptan hablar para reforzar una posición común y esperan que la oferta sea «honesta»

PÁGINAS 6 Y 7



EL CAMINO HACIA EL NUEVO MERCADO LABORAL

# Los alumnos de FP y Bachillerato, ante el dilema de su futuro

Más de 40.000 jóvenes aragoneses afrontan una etapa clave con «muchas dudas» y «falta de información»



Alumnos de Bachillerato, ayer.

Miguel Ångel Gracia

#### UNA LACRA QUE NO CESA

## Cuatro de cada diez agresores machistas son reincidentes en España

Los expertos ven fallos en la protección de las víctimas

PÁGINA 34 \_\_\_\_\_

#### SENTENCIA DEL TC

La DGA cree que la anulación de la ley de renovables apenas tendrá efectos en Aragón

PÁGINA 10 \_\_\_\_

#### ESTARÁ LISTO EN AGOSTO

MLN y Nussli competirán con OHLA para montar el campo modular del Actur

PÁGINA 16 \_\_\_\_\_

#### ABRIRÁ EN EL AÑO 2027

Cefa invertirá 70 millones en una planta en Polonia para 300 empleados

PÁGINA 13 \_\_\_\_\_

#### **ENTREVISTA CON EL LUSO**

Bernardo Vital: «El ambiente que viví en La Romareda ha sido el mejor de mi vida»

| DAGINAS 40 V 41 |  |
|-----------------|--|

PÁGINAS 2 Y 3

## **POLÍTICA EDUCATIVA**

# Los estudiantes de Bachillerato y de FP, ante un «momento crucial» de cara a su futuro

Los jóvenes de estas etapas académicas afrontan un curso clave para elegir hacia dónde orientar su perspectiva laboral, aunque lo hacen con «poca información» y «muchas dudas»

CRISTINA GARCÍA GÓMEZ Zaragoza

La última incorporación a las aulas en Aragón la harán hoy los alumnos de Formación Profesional (FP), que comienzan sus ciclos formativos y que pondrán punto final a una semana de inicios escolares. Se suman así a los más de 13.500 estudiantes que ayer regresaron a Bachillerato. Ambas etapas educativas, por tanto, acogen en Aragón a casi 40.000 alumnos que vivirán un curso clave porque a lo largo del mismo deberán tomar decisiones acerca de su futuro académico, orientado ya a una parte laboral.

A lo largo de este viaje, juega un papel fundamental la orientación profesional para estos jóvenes que, en líneas generales, tienen «poca información» y «muchas dudas». Así lo suscribe José Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y que, durante más de 35 años, ha sido orientador en el instituto Tiempos Modernos de Zaragoza. Planas explica que estos profesionales «van apagando los fuegos personales» de los alumnos, lo que supone dejar en un segundo plano el asesoramiento académico. «La orientación profesional es la hermana pobre», subraya a este diario.

A ello se suma que las opciones entre las que pueden elegir los alumnos son cada vez más amplias y, como sostiene Planas, «cuánta más oferta, más incertidumbre». «Los jóvenes tienen poca información y no saben por dónde van las necesidades sociales», agrega.

Así, el orientador da dos claves para conseguir «conjugar el interés profesional y el laboral». En primer lugar, indica, «todo el alumnado debe optar por lo que más le gusta», sin dejarse llevar por las salidas profesionales. «La sociedad es muy cambiante y puede que algo que hoy tiene mucha prevalencia deje de tenerla mañana», explica. En segundo lugar, hace hincapié en la «versatilidad» y subraya que «ahora se buscan más las soft skills como la responsabilidad o la creatividad».

En este sentido, Planas recuerda que no se debe descartar la op-

ción de la FP. «La FP no cierra ninguna puerta, sino que abre muchas», remarca. Prueba ello da Francisco Valdivia, director del CPIFP Corona de Aragón, un centro referente en varios ciclos. Su índice de empleabilidad es muy alto e incluso llega al 100% en algunos como Fabricación Mecánica.

Aunque los alumnos llegan «con incertidumbre», comenta Valdivia, la FP tiene cada vez más demanda. Según revela, ayer, a un día del inicio de las clases, el Corona de Aragón tenía 1.368 matriculaciones. Todos ellos forman parte de los 26.047 estudiantes de la comunidad que cursarán FP este año, que son 3.000 más que el anterior, según los datos que ofreció la semana pasada la consejera de Deporte, Cultura y Educación, Tomasa Hernández.

En el Corona de Aragón les resulta imposible atender a todas las solicitudes. «La demanda es mucho más alta que lo que el centro es capaz de ofrecer», subraya Valdivia. Y es que, explica su director, se centran también en «el desarrollo personal y en otras competencias culturales».

Aun así, considera que todavía no se da suficiente relevancia ya que puede cubrir «miles de puestos que no se llenan». Entre las tareas pendientes está desmontar las «falsas ideas» que hay sobre la FP porque «es mentira que el alumno de FP viene de una familia desestructurada

y no quiere estudiar». «Aquí hay alumnos de todas las clases sociales, es muy heterogéneo y eso es el reflejo de la sociedad. La convivencia es óptima», asegura. ■

- W 300

Numerosos estudiantes, ayer, a las puertas del instituto Corona de Aragón de Zarago

Orientación educativa. El futuro académico.

## «En muchas ocasiones hay influencia de las familias»

Marimar Martínez es orientadora en el instituto Virgen del Pilar de Zaragoza y, casi a diario, recibe a alumnos de Bachillerato y/o Formación Profesional que llegan con dudas sobre su futuro. En esa incertidumbre aparece también la opinión del entorno, que según comenta la experta condiciona las decisiones de los más jóvenes. «Muchas veces hay influencia de las familias, que se crean grandes expectativas», sostiene. Y es que ella ha vivido casos de alumnos que, al no saber qué hacer, han «seguido la idea de los padres».

Es por esto mismo por lo que desde los centros educativos trabajan el autoconocimiento. «Les cuesta mucho saber qué es lo que más les gusta hacer, ese saber 'quién soy'», relata la orientadora. Así, su trabajo pasa por acompañar a los estudiantes en esta etapa y poner a su disposición la información necesaria. Aunque en los tres primeros cursos de Secundaria ya trabajan en la «toma de decisiones y el autoconocimiento», según Martínez, es en 4º de ESO cuando se da «la parte más fuerte». «Se les da a conocer todo lo que ofrece el sistema educativo, que en Formación Profesional es cada vez más amplio y es muy desconocido», sostiene. Y va más allá. La experta considera que también es importante «acercar a los alumnos a los centros, visitarlos con el instituto».

El acompañamiento permite a los alumnos tomar las decisiones que más se adecuen a ellos. «En las primeras semanas de Bachillerato siempre hay cambios de modalidades», remarca Mar-

#### **Matrículas FP**

1.368

El CPIFP Corona de Aragón, referente en la comunidad, tiene más de 1.300 alumnos de FP.

26.047

La consejera de Educación, Tomasa Hernández, reveló la semana pasada que había hasta el momento 26.047 alumnos matriculados en FP.

La demanda sigue al alza y son 3.000 alumnos de FP más en Aragón que hace un año.

3.000





tínez. Y si ya las hay al comienzo, todavía más después. «Cuando no lo tienen muy claro y les das información, lo más normal es que cambien de opinión. Durante el curso van variando, y hay que ajustarse a cada uno», afirma.

A todo ello han de sumarse las posibilidades reales. «En el último mes reciben las notas y es entonces cuando muchos ven lo que pueden hacer», comenta la profesional. Es entonces cuando muchos descubren la opción de la Formación Profesional. «Ahora se ha hecho un cambio en la normativa de FP y se hace mucho hincapié en la orientación profesional en todas las etapas, para que se conozca ya desde Primaria y Secundaria», comenta. Según explica, «el objetivo de Educación con la nueva ley es que aumente el número de chavales motivados para hacer FP».

Y aunque ella es consciente de que «la oferta es muy amplia», ya que «hay 23 familias profesionales y, dentro de ellas, varios grados», también considera que, para la sociedad, «la FP sigue estando en segunda clase». La orientadora del Virgen del Pilar aboga por descartar esa «idea preconcebida de que la FP solo la hace aquel que no sirve para estudiar» y explica que no se debe desechar como opción, ya que «sus titulaciones cubren todos los sectores profesionales».

El mensaje que Martínez trata de transmitir siempre a los alumnos es que «todavía les queda mucha vida». La orientadora sostiene que los estudiantes, en especial los de Bachillerato, llegan con miedo y «se agobian mucho con la presión de que algo les gusta pero no tiene salidas». Sin embargo, también recuerda que se trata de «un aprendizaje a lo largo de toda la vida». Además, subraya que aunque «es una decisión importante que determina un camino», no se debe olvidar que «se puede seguir estudiando hasta con 40 años». ■

La mayoría de los estudiantes comienzan los grados de Formación Profesional o el Bachillerato llenos de «miedo» y con la esperanza de aclarar las ideas durante el curso. Muchos esperan a última hora para tomar las decisiones sobre su futuro académico.

# «Decidiré qué hacer una vez que termine el ciclo de FP»

C. G. G. Zaragoza

«Con miedo pero motivada». Así es como empieza Bachillerato la joven Emma López, estudiante del instituto Virgen del Pilar de Zaragoza. Lo que no sabe es si se mantendrá así durante todo el curso. cuando tendrá que tomar algunas decisiones sobre su futuro académico. Durante el año valorará si optar por una carrera universitaria o si hacer antes un grado superior. «Es algo que estoy valorando, hacer primero Formación Profesional e ir luego a la universidad», expresa. Lo que sí tiene claro es que quiere estudiar Enfermería. «Eso no me preocupa mucho, porque siempre lo he tenido muy claro», relata.

No está tan segura sobre el próximo año su compañera y amiga Mar Sierra. «No sé qué voy a hacer, pero no me preocupa», asegura. La joven sostiene que «no sabe muy bien cómo va a acabar el año», ya que es mucha la oferta que hay y todavía no ha tomado una decisión sobre qué hacer en el futuro. Ello no le impide estar «contenta» en este inicio de curso, en el que recibirá nueva información y sopesará qué puede hacer.

Los planes de Sierra son, por el momento, cursar 2º de Bachillerato y luego, dice, «ya decidirá lo que hacer». Y aunque lleve la incertidumbre por bandera, entre sus planes no está el hacer un ciclo de Formación Profesional y optará por una carrera. «Puede ser que en futuro haga un grado complementario, pero creo que lo que haré será meterme directamente en una carrera en la universidad», afirma.

Una decisión que no coincide con la que hace un año tomó Edita. Según expresa, ella «tenía clarísimo que no quería hacer Bachillerato», una idea que ahora reafirma y de la que no se arrepiente. Todo ello la llevó al CPIFP Corona de Aragón de Zaragoza, donde hoy comenzará su segundo curso del grado de Mecanizado. «He aprendido cosas que no habría sabido de ninguna otra forma», relata. Pese



Edita en una clase de Mecanizado en el CPIFP Corona de Aragón.

«En la FP he aprendido cosas que no habría sabido de ninguna forma», dice una alumna

a ello, subraya que «no estaba al 100% segura de la decisión que finalmente tomó».

Hubo dos motivos que la llevaron a escoger esta opción. El primero de ellos fue su idea firme, y que hoy todavía mantiene, de estudiar una Ingeniería. El segundo es que su padre también estudió este grado y eso la motivó.

Una vez finalice el grado de Mecanizado quiere comenzar un «grado superior de Mecatrónica», comenta. Espera poder hacerlo en el Corona de Aragón, centro en el que está muy contenta. El siguiente paso será la Ingeniería, aunque todavía no sabe cual. «Tal vez haga Mecánica», valora la joven. También Armando optó por cursar una FP en el Corona de Aragón, aunque en su caso fue el ciclo de Edificación. Después de hacer Bachillerato, probó a hacer una Ingeniería en la universidad, pero no le gustó. «Me metí para ver como iba, pero no fue como me esperaba», expresa.

Así, tras un año en ella, hizo el cambio a la FP. Como el ciclo de Edificación ya lo había mirado antes de comenzar la universidad, no dudó en cursarlo. Además, Armando afirma que en Bachillerato se le daba bien Dibujo Técnico, lo que también contribuyó a escoger esta titulación.

Su gusto por la obra le llevó a, una vez hecho el de Edificación, empezar el de Obra Civil en dual. Mañana empezará su segundo curso en él. «Cuando acabe el grado decidiré que hacer. No sé si trabajar o hacer Arquitectura», expresa.

**EDITORIAL** 

# La violencia machista de cada día

Los casos se suceden y la estadística del terror sigue escalando hasta límites insoportables. Los titulares señalan crímenes distintos, pero todos forman parte de una misma violencia: hombres que matan a mujeres. A veces, también a sus hijos, un modo de acrecentar el dolor. El asesinato como última y desesperada estación de un proceso de sometimiento y control. Matar como la acción que rubrica el poder más absoluto. Solo así se entiende la extrema crueldad de algunos de los asesinatos. Los números de la violencia machista desafían al conjunto de la sociedad, también señalan los déficits del sistema. El análisis de su casuística permite trazar algunos caminos para combatirla.

Un informe pionero sobre la tasa de reiteración penitenciara revela el elevado índice de reincidencia en los delitos cometidos en el ámbito de la violencia de género: un 41,6% de los condenados vuelve a delinquir, frente a un 20% de reincidencia en la tasa general de delitos. Un par de datos más: el 73% de los maltratadores reincide en los tres primeros años después de su excarcelación y el 85% durante los cinco primeros años.

Los porcentajes señalan la profundidad de la lacra social y la dificultad para erradicarla, pero también presentan una oportunidad. Diferentes experiencias penitenciarias apuntan que los programas dirigidos a modificar la conducta de los agresores han conseguido reducir la reincidencia de un modo muy significativo. Pero asistir a esas terapias no siempre es obligatorio, por lo que no llegan al conjunto de los reclusos. Si no existe voluntariedad, difícilmente se cuenta con la predisposición necesaria por parte del condenado.

Mirar a la víctima, pero también al agresor, ese es un camino necesario para combatir la violencia machista. Trabajar por la rehabilitación de los condenados es un modo de proteger a las mujeres, borrarlas de la diana. La educación en la igualdad es un camino que debería ser recorrido por cualquier hombre señalado por violencia machista. También las víctimas necesitan mejor atención. La interiorización del maltrato les impide a veces detectar a tiempo las actitudes abusivas. Muchas mujeres, atrapadas en una espiral de la violencia, no consiguen salir de ella. Pedir ayuda y denunciar son pasos imprescindibles.

Pero los programas de rehabilitación no acabarán a corto plazo con la violencia machista. En este momento, es incuestionable que hay hombres que reinciden una y otra vez en el maltrato. El tiempo solo incrementa su ira y su frustración. Ante su actitud, solo cabe mejorar la protección de las víctimas. Y en este aspecto aún hay mucho camino por recorrer. Porque falla la detección del maltrato y, también, el acompañamiento posterior a la denuncia. Más aún al finalizar la condena. Así como los centros médicos son un observatorio imprescindible para distinguir posibles casos de violencia machista, la posibilidad de aumentar la vigilancia a los exreos debería considerarse jurídicamente.

En memoria de las muertas y por la vida de tantas, porque las niñas no pueden crecer con el temor pegado a sus cuerpos, cabe ahondar en todas las medidas posibles para combatir la violencia machista. También condenar los reiterados intentos de minimizar su gravedad, así como evitar algunas medidas que, cargadas de frivolidad y oportunismo partidista, solo pervierten el debate y debilitan los esfuerzos. Cada nueva víctima es la evidencia de un funesto fracaso colectivo. No cabe desistir.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulos exponen posturas personales

## el Periódico

## PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sanchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

## Desear

Se lo tengo que decir a mi madre, quizá mi deseo y ese recuerdo retrasen su vejez y su risa sea invencible y con ella la de mis hijas y la de mis hermanas

Dicen que si deseas mucho una cosa, esta puede llegar a cumplirse. Puede que sea cierto, pero yo deseé entre sueños de tormenta que el chico de los ojos azules me amara y casi acaricié el momento, pero él estaba enamorado y galopaba entre el deshecho y la heroína y yo en esos viajes suyos quedaba muy muy lejos; también deseé con todas mis fuerzas que el cáncer que padecía mi padre no

fuera mortal y se cronificara, pero muy pronto vi en sus ojos que él sabía que la muerte estaba llamando a su puerta y él nunca supo decir que no.

Un día, recuerdo, deseé con todas mis fuerzas que el viento detuviera sus ansias y yo dejara de ser una novia parapente, pero el viento era socarrón y quiso reírse de mí y yo me reí con él y volé hasta las alturas como una fugitiva sin cita con la vida y enamorada esta vez de un hombre

ligero y mágico, con pasado y palabras tiernas sobre sus manos y en su boca; también deseé escribir un libro que rompiera el alma y escribí libros, pero creo que ninguno rompió alma alguna, así que sigo deseando con la misma fuerza y entre deseo y deseo que mi madre no se haga mayor, porque sé que sufre cuando va descubriendo que la vejez despeina el alma y la deja al descubierto y en la cabeza se amontonan los hilos invisibles que desvisten palabras y todo lo rocían de olvido.

Hay un color en cada uno de nuestros deseos y quizá el rojo es el color que mejor viste mis deseos que son como soles hambrientos de cosas bonitas que se rinden ante la mano del hombre que es tosca y violenta y entonces deseo con todas mis fuerzas que no haya ninguna mujer violada, ni asesinada y que Gisèle Pelicot sea la rosa dañada que mejor florece en el jardín de la vida que le queda

por vivir. Hay deseos que son piedras y nos acompañan durante toda nuestra existencia: que ganen los buenos y pierdan los malos, y otros deseos son plumas casi invisibles que torturan y permanecen eternos en el refugio de nuestra mirada cuando la soledad no tiene nombre y el viejo espejo nos dice que quizá pierda Trump, que es posible que cesen los muertos en Gaza, que el chico inmigrante es un talentoso violinista y que la muchacha que un día

fuiste te sigue esperando a la vuelta de la esquina con la misma sonrisa y el cabello suelto.

Se lo tengo que decir a mi madre, quizá mi deseo y ese recuerdo retrasen su vejez y su risa sea invencible y con ella la de mis hijas y la de mis hermanas y la de todos los deseos que están por cumplirse.

Ángela Labordeta es periodista y escritora

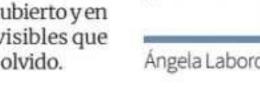

SALIDA DE EMERGENCIA

ÁNGELA

LABORDETA

## LAS RADIOGRAFÍAS

## La financiación acerca posturas entre PP y PSOE

En los últimos días son muchas las voces que anticipan un acuerdo entre los grandes partidos para rechazar el cupo catalán y defender Aragón en la futura financiación autonómica. Ayer, el pleno de las



El presidente Azcón, ayer en las Cortes de Aragón.

Cortes exhibió ese acercamiento entre el presidente Azcón y la portavoz del PSOE, Mayte Pérez. El consenso siempre es una buena noticia y con él se consiguen muchas más cosas que cada uno por su lado. Y eso, para los intereses de Aragón es clave.

## Golpe del Constitucional a la ley de renovables

El Tribunal Constitucional (TC) oficializó ayer su decisión de anular el decreto ley que regulaba las renovables en Aragón. La noticia es un revés para la DGA, a pesar de que la vicepresidenta, Mar Vaquero,



parque solar en Aragón.

subrayó que no afectará a los proyectos, por lo que hay «tranquilidad jurídica y política». No obstante, habrá que tomar buena nota de la decisión del TC, corregir lo necesario y acelerar el trabajo para tener una ley decisiva para el desarrollo de Aragón.

#### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló. Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Areas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Jesús Chueca (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanaque (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024 Opinión | 5

Ya estamos en septiembre, vuelta a las rutinas y, entre ellas, a esa que llamamos inicio del curso político que es en este tema, casi con total exactitud, seguir igual que antes del verano. Podría utilizar otros ejemplos, pero me voy a centrar sobre todo en un día que para mí fue muy significativo para lo que pretendo defender hoy en este artículo. El miércoles 17 de julio se celebró sesión plenaria en el Congreso de los Diputados al objeto de escuchar al presidente del gobierno rendir cuentas de la última sesión del Consejo Europeo, presentar su plan de regeneración democrática y, además, responder a las preguntas de los Grupos Parlamentarios.

Sobre lo primero hubo una cierta decepción ya que la propuesta era la de transponer una directiva de la Unión Europea aprobada unos dos meses antes. Quienes esperaban una iniciativa más ambiciosa se quedaron fríos, pero la sorpresa, la grande, llegó unos minutos después. Esa norma se había aprobado con los votos a favor de los dos grandes grupos europeos, de los que forman parte PSOE y PP, algo que no debía conocer el señor Núñez Feijóo, que se dedicó a criticar abiertamente las palabras del presidente Sánchez. A la mañana siguiente en algunos medios de comunicación apareció publicada una fotografía, hecha desde una posición posterior, donde no se le veía la cara completa, solo parte de ella, pero era él de forma inequívoca, y se podía leer lo que estaba escrito en unos folios que, suponemos, eran los que iba a utilizar en su réplica. No solo estaba por escrito lo que iba a leer, también se veía arriba, de forma muy clara y destacada lo siguiente: tono duro. Escuchándole el día anterior y viendo esta fotografía llegamos a una conclusión inequívoca: Alberto Núñez Feijóo no tiene nivel para ser el líder de la oposición y, mucho menos, para aspirar a gobernar.

Pues sí, lo confieso, me equivoqué. Tras ser elegido a primeros de abril de 2022 como presidente del PP comenzó su andadura y ya en un artículo publicado en este medio el 11 de noviembre de ese año, titulado El error de Núñez Feijóo me alegraba del relevo al frente del PP, pero apunté que sus decisiones no iban por el camino adecua-

# Lo confieso, me equivoqué



do. Para mí, lo escribí entonces y lo sigo pensando hoy, Pablo Casado no daba el mínimo exigido para dirigir un partido tan importante como el PP y su cambio tenía que producirse. Su relevo, Alberto Núñez Feijóo, llegaba con el aval de 14 años gobernando Galicia, habiendo vencido en 4 ocasiones, mérito a tener en cuenta y que le permitió finalmente dirigir a los populares sin oposición alguna. A los seis meses de haber sido elegido ya teníamos los españoles no gallegos datos para juzgar su acción y, como especulación, lo que sería su acción de gobierno.

De las muchas cosas que ya podíamos criticar a los seis meses yo me fijé en una, su alejamiento del centro, y hoy creo que se ha anclado en esa idea y va poco a poco profundizando en un pozo del que le va a resultar imposible salir. Que las elecciones se ganan en el centro es algo que cualquier estudiante de Ciencia Política sabe. No se trata de una opinión, es un hecho demostrado en miles de estudios basados en elecciones en diferentes países de lo que solemos denominar nuestro entorno sociopolítico. Si no tiene a especialistas que se lo expliquen le bastaría con leer los periódicos serios. Allí encontrará explicaciones de las razones por las que perdió las elecciones de julio de 2023 cuando casi todas las encuestas le daban por vencedor. Miles de votantes más o menos de centro, que le hubiesen apoyado, se asustaron de sus pactos en ayuntamientos y varias comunidades con Vox, y lo abandonaron. ¿Nadie le ha explicado eso? ¿Cómo es posible que a estas alturas siga insistiendo en lo mismo? Pactando con la ultraderecha o defendiendo esas posturas no llegará nunca a la Moncloa.

Cuando su compañero y amigo Miguel Tellado, a quien él se ha traído a Madrid desde Galicia y que ejerce como portavoz parlamentario, dice uno de sus disparates, como este de que «hay que utilizar a la Armada para impedir que barcos cargados de inmigrantes lleguen a nuestras fronteras», debería cesarlo de inmediato. Y, en cambio, en una emisora de radio afirmó entender esas palabras y no negó la ilegalidad de poner en marcha una propuesta tan irreal. Tuvo que ser un almirante de la Armada Española el que le recordase públicamente que las leyes obligan a los barcos, incluyendo a los militares, a socorrer a cualquier embarcación en problemas que se encuentren en su navegación.

Está perdido. Su ideología, que no era muy progresista en Galicia, ha virado hacia el extremo derecha. Y ahí no ganará el gobierno de España nunca. Por eso he titulado este artículo afirmando mi error ya que creí que sería un posible futuro presidente de la derecha razonable. No, no lo es, deben ir buscando otro candidato, y hacerlo mirando hacia el centro.

Javier Fernández López es militar, profesor universitario y escritor

La desproporcionada y brutal respuesta militar de Israel a los asesinatos y secuestros cometidos por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre del pasado año, va a sembrar un odio por generaciones y un descrédito internacional hacia el Estado hebreo. Los medios de comunicación nos ofrecen cada día noticias y escenas estremecedoras de las cuales está siendo víctima el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, víctima de la implacable máquina militar israelí, lo cual resulta inaceptable para los valores humanitarios y para los principios democráticos, pues ambos son pisoteados impunemente.

Desde siempre, Israel se ha vanagloriado de ser la única democracia en el convulso Oriente Medio, pero, la realidad de los
hechos cuestiona esta afirmación dada la
deriva política que está llevando a cabo el
gobierno derechista del Likud de Benjamín
Netanyahu apoyado por los grupos más
ultrareligiosos de la sociedad israelí. Ejemplo de ello es la pretendida reforma judicial
que tiene por objeto el control por parte del
Ejecutivo (léase, Netanyahu) del Poder Judicial, con lo cual se dinamitaría la división
de poderes, base esencial de todo sistema
democrático.

Ello ha generado multitud de protestas contra el gobierno más reaccionario de la historia de Israel por parte de la sociedad civil y de sus sectores más progresistas, ahora en declive, las mayores desde la independencia de Israel en 1948. Tras los trágicos sucesos del 7 de octubre que han

# La deriva política de Israel



JOSÉ RAMÓN VILLANUEVA

desencadenado la actual guerra en Gaza, las protestas siguieron mientras que Netanyahu, imputado en varios procesos judiciales, se aferró a una campaña de guerra a sangre y fuego para así mantenerse en el poder e impedir ser juzgado, aunque con ello, al pretender salvaguardar su interés personal y su futuro político, llevase a Israel al abismo y al repudio internacional.

Ante esta grave situación asistimos, además, a un preocupante deterioro del mapa político de Israel: mientras ganan terreno las posiciones más belicistas, reaccionarias y ultraderechistas de los partidos judíos, la izquierda se halla a la deriva como lo demuestra la actual situación tanto del Partido Laborista (Abodá) como del pacifismo del partido Meretz. Especialmente dramático es el continuado declive del laborismo israelí, el partido de la izquierda

socialdemócrata, máxime teniendo en cuenta que fue el partido que lideró al país durante sus primeras décadas de existencia, el partido de Ben Gurión, Golda Meir, Izhak Rabin o Shimon Peres y que, sin embargo, ha ido perdiendo fuerza electoral y social hasta quedar en la actualidad reducido a un partido menor con tan sólo 4 diputados, el 3,7% de los votos, tras las últimas elecciones al Parlamento de Israel, al Kneset, celebradas en 2022.

Por lo que se refiere al partido pacifista Meretz, situado políticamente a la izquierda del laborismo, firme defensor del proceso de paz con los palestinos y de la devolución de los territorios ocupados y, por ello, símbolo de la conciencia del Israel democrático, en las últimas elecciones legislativas de 2022 quedó, por vez, fuera del Kneset al lograr tan sólo el 3,25% de los sufragios y, por ello, no lograr ningún diputado.

Los agónicos resultados de los partidos del llamado «Campo de la paz» israelí, hicieron que, tras el fiasco electoral de 2022, Abodá y Meretz iniciasen negociaciones para la fusión de ambos en un nuevo proyecto político, acuerdo al que se llegó el pasado 12 de julio con el nombre de Los Demócratas, partido que pretende ser el «hogar» de todas las fuerzas que luchan por la democracia y la imagen de Israel y, de forma especial, de las organizaciones cívicas de protesta contra las políticas reaccionarias de Netanyahu, de la sociedad civil, de los movimientos pacifistas, de los jóvenes y de los reservistas del Ejército contrarios a la guerra y a la ocupación de los territorios palestinos.

Así está la convulsa situación política de Israel. Las próximas elecciones deberían tener lugar en el año 2026 pero recientes encuestas vaticinan que ninguno de los dos partidos que conforman el nuevo grupo político de Los Demócratas, lograría superar el umbral electoral para tener representación parlamentaria: una pésima noticia que confirma la funesta deriva política de Israel, que pone en riesgo sus cimientos democráticos y que reduce a nulas las mínimas esperanzas de paz para la resolución justa y definitiva del conflicto palestino.

José Ramón Villanueva es miembro de la Fundación Aladrén

### INICIO DEL CURSO POLÍTICO

# Azcón pide un pacto por la financiación para frenar el impacto del cupo catalán

El presidente ofrece su mano a la oposición para salvar a «la comunidad más atacada» por los pactos con los independentistas • La izquierda pide «honestidad» y reivindica la singularidad y la bilateralidad

SERGIO H. VALGAÑÓN Zaragoza

Volvió la actividad política a las Cortes de Aragón y volvió el consenso. O su principio: el presidente de Aragón, Jorge Azcón, tendió la mano a los partidos de la oposición para buscar un gran acuerdo por la financiación. Una oferta recogida por todas las fuerzas políticas presentes en el palacio de La Aljafería, con más o menos matices, y que hizo resonar de nuevo en el Parlamento autonómico «la bilateralidad y la singularidad» propias de la comunidad.

En su versión más presidencialista, Azcón volvió a comparecer a petición propia para detallar el impacto del cupo catalán en la comunidad y para refrendar, en sede parlamentaria, esa búsqueda del acuerdo masivo por la financiación que lleva semanas rondando en sus declaraciones. «La concesión del cupo, después de todas las concesiones anteriores, le da un tratamiento exclusivo en financiación a Cataluña que perjudica al resto de España», inició el jefe del Ejecutivo, que aseveró que «no hay ninguna comunidad tan atacada en su financiación como Aragón».

El líder de la DGA razonó esa concepción del ataque en varios argumentos, como la mejora de un fondo de compensación «del que a Aragón no le llega ni un euro», la merma de 87 millones en las previsiones del ministerio, «pese a que la economía aragonesa crece al 2,5%», o las posibles pérdidas por el concierto catalán: según la consejería de Hacienda aragonesa, «una reducción directa de 233 millones de euros». En números prácticos, el presidente contabilizó «5.000 profesores, todos los intereses de deuda, el 50% del gasto farmacéutico de la comunidad o más de la mitad de lo que cobran nuestros médicos».

«No voy a permitir ninguna reforma que signifique menos recursos para la comunidad», avanzó Azcón, que presentó «el momento de que las Cortes decidan si van a defender los servicios de la comunidad, siendo conscientes de lo que nos jugamos». El presidente con-



El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ayer durante su intervención en el Parlamento autonómico.

En la diputación provincial.

## El PSOE Huesca sigue su senda y mantiene la moción

El consenso visto en las Cortes de Aragón entre todos los partidos no se percibió en la Diputación Provincial de Huesca. El PSOE mantuvo allí su moción sobre financiación autonómica, mientras que el PP, que afeó el gesto, retiró la suya. Una acción con doble sentido, ya que los socialistas oscenses habían sido instados desde la dirección regional a evitar la propuesta y apostar por ese «frente común» que se ve en otras instituciones.

«No vamos en contra del resto de Aragón, solo se habían presentado proposiciones en las Cortes y en el Ayuntamiento de Zaragoza», afirmó el diputado provincial Fernando Sánchez, que defendió «las singularidades», también las de Cataluña, en pleno debate por el cupo catalán: «Es singular y tiene competencias diferentes a otras autonomías».

Por su parte, el portavoz del PP, Fernando Torres, afeó la propuesta de los socialistas altoaragoneses, a los que acusó de mostrar «una actitud sumisa a Pdero Sánchez» y de «profundizar en la crisis interna del PSOE, mostrando un evidente desprecio al consenso». firmó que los departamentos de Hacienda y Economía, con Roberto Bermúdez de Castro y Mar Vaquero a la cabeza, ya hablan con los grupos parlamentarios para encontrar ese consenso. «No estamos dispuestos a negociar ni uno solo de los criterios sobre financiación de Aragón que defiende el Estatuto», dijo Azcón, fijando los mínimos del hipotético acuerdo parlamentario.

En clara llamada al PSOE, que atraviesa un enfrentamiento interno azuzado por el cupo catalán, Azcón recordó que «la posición que hoy se tiene no es distinta a la que defendieron en su día Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán».

#### En la oposición

La portavoz del PSOE y líder de la oposición, Mayte Pérez, colocó a su partido «en el lado del consenso» y solicitó una oferta, por parte del Gobierno, «honesta y sin trampas». «Tenemos que hablar de los nuevos criterios que beneficien a Aragón», adelantó Pérez, que advirtió a todo el Parlamento de que «la comunidad tiene un problema de ingresos que amenaza la prestación de servicios».

Laura Trives

«Defendemos una financiación que permita dar servicios públicos de calidad y con dignidad», concretó la líder socialista en el Parlamento, que afirmó que «tenemos la obligación de defendernos y de poner Aragón por encima de todo». Sin olvidar la llamada al orden de Ferraz, que hizo quitar una moción sobre financiación presentada por el PSOE y que rechazaba el cupo catalán, Pérez garantizó el compromiso de su grupo parlamentario, pese a que «nadie está exento de contradicciones y presiones».

Lejos del debate sosegado que se vivió durante toda la jornada, el

líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, que acusó al PP de
ser «una estafa» por no votar a favor de la supresión del catalán y del
aragonés de la Ley de Patrimonio
Cultural. Nolasco, que llegó a tachar de «tirano y psicópata» al
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, acusó al resto de partidos
de ser «culpable del momento al
que hemos llegado, dando de comer a un monstruo que no existía». Sobre financiación y el acuerdo propuesto por Azcón a los partidos, nada.

En Chunta Aragonesista, José
Luis Soro solicitó a Azcón que
«ejerza la bilateralidad y no se
comporte como un presidente del
PP en vez de Aragón». Soro exigió
que «se respeten las singularidades de Aragón» y dijo que se debe
«ser riguroso y realista en el debate, que se hará siempre en el marco del sistema común». Tomás
Guitarte, de Teruel Existe, pidió
que desde el primer momento se

#### El tono relajado regresó a las Cortes de Aragón, excepto por la intervención de Nolasco (Vox)

hable de «las singularidades de Aragón» y reclamó a Azcón que en el debate se solucione «el déficit histórico con el territorio, que debe reclamar un modelo nuevo para saldar las deudas históricas con el Aragón más despoblado».

Álvaro Sanz (IU) pidió al PP «tener una respuesta sólida de país para garantizar los servicios públicos» e insistió en que se hable de fiscalidad dentro de ese nuevo modelo de financiación. «Hay que ir a un acuerdo que garantice los derechos de los ciudadanos y de los servicios públicos», concluyó Sanz. Alberto Izquierdo, del PAR, ironizó con que «el voto de Jorge Pueyo (Sumar Aragón) o Ábalos puede servir para que no salga el cupo catalán», además de recordar que la comunidad «tiene derecho a la bilateralidad», que es «una seña de identidad que nos puede reforzar en buenos y malos momentos».

Por último, en el PP, Fernando Ledesma adelantó que el primer paso para el consenso es «definir los principios en los que se basará el pacto y las conductas a tener en cuenta». El popular puso como referencia la Constitución y avanzó que el PP considerará los criterios «singulares» de Aragón y que «se va a defender la bilateralidad, que está presente, de una y otra manera, en la mayoría de los estatutos autonómicos».

# El PP deja solo a Vox con las lenguas, pero salva a Marta Fernández

La ultraderecha y los populares escenifican la nueva imagen parlamentaria tras la ruptura de la coalición • El PAR se desmarca de la izquierda en sus votos

/ A ADULA

S. H. VALGAÑÓN / A. ARILLA Zaragoza

Inicio de curso político con fracaso de Vox... a medias. La ultraderecha tan solo logró el apoyo del PAR en su intento de eliminar el aragonés y el catalán de la ley de Patrimonio Cultural, ya que el PP se sumó a la izquierda en su rechazo a la propuesta. Aunque, tan solo unos pocos minutos después, el grupo popular tumbó la propuesta de CHA de reformar el reglamento de las Cortes para poder destituir a la presidenta de la cámara, en este caso, Marta Fernández (Vox). Dos ejemplos paradigmáticos de lo que puede ser la nueva normalidad en las Cortes, con la extrema derecha en la oposición y votando distinto, o no, del PP en función de las circunstancias.

Por partes. En primer lugar, el diputado ultraderechista David Arranz fue el encargado de defender la propuesta contra el patrimonio lingüístico aragonés. Un intento de Vox que, como recordó Arranz, solo es la continuación de lo hecho durante su estancia en el Consejo de Gobierno: «Conseguimos eliminar la Dirección General de Política Lingüística y eliminar las subvenciones a asociaciones pancatalanistas». Arranz añadió que la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural en esta materia ya la contemplaban PAR y PP en su programa electoral.

«El Estatuto de Aragón no habla ni de catalán ni de aragonés, habla de modalidades lingüísticas como defendemos en Vox», concretó el diputado ultraderechista, y añadió que PP y Vox abordaron esta modificación cuando compartían trabajo en el Pignatelli. Tan solo el PAR, con el voto de Alberto Izquierdo, apoyó la moción de la ultraderecha. El diputado aragonesista pidió «tratar de llegar a acuerdos». Con matices: «Defendemos que en Aragón no se habla catalán». El propio Izquierdo criticó, eso sí, las formas empleadas por Vox para sacar esta iniciativa.

Por otro lado, era evidente que la izquierda iba a oponerse al movimiento de Vox, por eso todas las



La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ayer en un momento del pleno.

El PSOE acusa a Vox de llevar mociones «destructivas» y desconfía de la ruptura con el PP

miradas se centraban en la acción del PP. Los populares, en boca de Ana Marín, se abonaron a la política de consenso que quieren impulsar también en el marco de la financiación autonómica. «Utilizan la lengua como elemento de confrontación en la sociedad», detalló Marín, e insistió en que Aragón atraviesa «un momento en el que se pide consenso y no confrontación política», en un adelanto del rechazo en el voto. «Cada aragonés habla la lengua que desea en el lugar que desea», declaró la diputada popular, que sí que dejó entreabierta la posibilidad de dialogar en un futuro con Vox una reforma de la situación legislativa del aragonés y el cata-

En el PSOE, Darío Villagrasa afeó a Vox que «como no supieron

construir desde el Gobierno, vienen a destruir al Parlamento». E invitó a «reflexionar y leer» a la ultraderecha, tirando de hemeroteca con casos de concejales de Vox que sí han defendido, en Fraga, la existencia del catalán en el territorio. Isabel Lasobras, de CHA, incidió en que la ultraderecha «busca la desaparición del aragonés al eliminar su propio nombre», mientras que Pilar Buj (Teruel Existe) defendió que las lenguas «sirven para entenderse y compartir las diferencias». Por último, Álvaro Sanz (IU) subrayó que Vox «tiene poco conocimiento del presente y del pasado, por eso no tiene visión de futuro».

#### Marta Fernández sigue

La segunda votación de la mañana tenía que ver con la propuesta de CHA de reformar el reglamento de la cámara autonómica para así poder destituir a cualquier miembro de la Mesa de las Cortes, con todas las miradas dirigidas, por motivos obvios, a la presidenta Marta Fernández, de Vox. Así, el portavoz aragonesista, José Luis Soro, argumentó que el parlamento es «la única institución» en la que no se puede remover, por mayoría reforzada, a su presidenta, algo que sí sucede en el Ejecutivo, en las diputaciones provinciales, en las comarcas y en los ayuntamientos, e incluso se extiende al Justicia de Aragón o a la Cámara de Cuentas. Además, Soro subrayó que en otros parlamentos autonómicos, como el navarro, el vasco o el balear sí está contemplado.

Sin embargo, la propuesta de CHA no prosperó debido a la negativa del PP que, a través de su diputado y exmiembro de la Mesa Jesús Fuertes, incidió en la «casualidad» de que la izquierda «presente ahora esta propuesta». Sí votaron a favor el resto de partidos del arco parlamentario, con las excepciones de Vox, por motivos obvios, y del PAR, que dijo estar de acuerdo en el fondo, pero que se abstuvo y propuso llevar esta misma votación al final de la legislatura.

Tras la votación y la consiguiente negativa popular, el PSOE señaló mediante su diputada, Lorena Canales, que la ruptura del PP con Vox ha sido únicamente «de cara a la galería». 8 | Aragón
Viernes, 13 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### EL INICIO DEL CURSO POLÍTICO

# PP y PSOE se enzarzan por la herencia del centro de menores de Ateca

Todos los grupos apuestan por mejorar el sistema de protección, mientras que CHA e IU reclaman que los recursos sean públicos, sin concertaciones

EVA GARCÍA Zaragoza

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, compareció ayer en las Cortes de Aragón para informar y defender el trabajo del departamento tras el cierre judicial del centro de menores de Ateca y abordar la política de protección de menores. Todos los partidos se mostraron preocupados por los hechos acaecidos, donde varios adolescentes denunciaron presuntas torturas y vejaciones que aún se están investigando y por las que cinco personas siguen detenidas. Coincidieron también en la necesidad de mejorar el sistema de protección de menores, aunque variaron en el origen del problema. La oposición reclamó además mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, mientras que CHA e IU pidieron que los recursos pasen a ser públicos, evitando la concertación con las entidades privadas.

Susín dedicó sus primeras palabras a las portavoces del PSOE y de CHA (Pilimar Zamora e Isabel Lasobras), ya que fue bajo el Gobierno de ambos partidos cuando se dieron las primeras denuncias en Ateca y en junio del año pasado cuando se volvió a incluir en el acuerdo a la empresa gestora,



Carmen Susín, consejera de Bienestar Social, ayer, durante su comparecencia en las Cortes.

Langunduz.

Fue Zamora la que le recordó después que ella era la «responsable» porque lleva 365 días en el departamento y aunque Susín señaló que el sistema de protección de menores es «heredado» y es mejorable, fue la portavoz socialista la que le respondió que «se encontró los centros reestructurados, con los acuerdos marcos refijados», por lo que reconoció que, aunque mejorable, el sistema es bueno. La con-

sejera relató las actuaciones realizadas desde que se conocieron las detenciones el 1 de agosto: la reubicación de los menores, reuniones con los trabajadores y menores del centro, la recopilación de documentación o la apertura de un expediente disciplinario a la responsable del servicio de tutelas. Además, se inició un procedimiento de contratación de urgencia para habilitar una unidad de atención terapéutica para menores, con una capacidad máxima de 15 plazas durante 6 meses con la Fundación Samu, que según Álvaro Sanz (IU) también tiene denuncias. Susín adelantó que todos los menores estarán ya alojados en este recurso el próximo lunes.

El plan de trabajo incluye la revisión de los contratos con las entidades que forman parte del acuerdo marco, la creación de un registro del personal que trabaja en estos espacios, y la elaboración de un protocolo de «mala praxis o vulneración de derechos» de los menores tutelados. El Gobierno de Aragón ha pedido un informe para exigir daños morales a la contratista por «daño a su prestigio».

Por su parte, el PSOE (Pilimar Zamora) criticó que el Gobierno del PP es un «gobierno acostumbrado a mirar a otro lado» porque el «sistema de protección es bueno», dijo después de señalar que no quería centrarse en el centro de menores de Ateca, ya que está judicializado.

Además reclamaron mejoras laborales y salariales, que se rebaje las ratios y se evite el intrusismo,

Los 15 adolescentes internados serán reubicados el lunes en una «unidad terapéutica»

La oposición pide mejorar las condiciones laborales de los trabajadores

medidas que también urgió Álvaro Sanz (IU). Este reconoció que existen problemas estructurales porque «el gobierno no ha cumplido su función», que es la de proteger a los menores de los que ejerce su tutela. Vox volvió a hacer referencia a que los menores de Ateca eran menas; e Isabel Lasobras exigió responsabilidad «por no actuar antes». El PAR tendió la mano al Ejecutivo y pidió evitar «la desinformación» al hablar de migrantes y Teruel Existe solicitó «ir hasta las últimas consecuencias». ■

# El curso escolar ha comenzado «bien» y con «pocas incidencias»

El socialista Ignacio Urquizu reprochó ayer a la consejera Hernández sus palabras ante la próxima manifestación de la comunidad educativa

EL PERIÓDICO Zaragoza

El curso escolar 2024-2025 ha comenzado en Aragón «bien» y las incidencias han sido «pocas comparando con otros años», señaló ayer la consejera de Educación, Tomasa Hernández, quien se mostró «satisfecha» y «contenta». La consejera también reconoció que ha sido una vuelta a las aulas más cara, ya que ha subido el precio de los libros o los uniformes, por lo que se comprometió a dedicar recursos para becas. Además, en su comparecencia en las Cortes, Hernández insistió en que el mérito de este inicio de curso no es suyo y expresó el «profundo agradecimiento» a todos los equipos directivos de los centros aragoneses por su «inestimable esfuerzo».

Por su parte, el portavoz socialista, Ignacio Urquizu, le preguntó «cómo es posible que esté satisfecha» cuando la comunidad educativa ha convocado una manifestación para la semana que viene y expresó que salía del debate «mucho más preocupado», después de que la consejera «no haya dicho nada» en su intervención de la atención a la diversidad, la falta de personal y los retrasos en las in-



Tomasa Hernández, ayer.

Cortes de Aragón

Cortes de Aragón

fraestructuras, lo que consideró «una falta de respeto». En palabras de Urquizu, este comienzo de curso ha sido «manifiestamente mejorable» y Hernández tiene «muchísimo que rectificar» para corregir «todos los errores» de su predecesora, Claudia Pérez Forniés, que dejó la cartera en julio. Le recordó que hay 16.800 maestros a los que se les ha reducido una hora lectiva. «Póngame el ejemplo de un año escolar que no haya habido ninguna incidencia», respondió Hernández.

Vox instó a Hernández a «no ser la consejera del recorte del cupo»; CHA consideró que las movilizaciones demuestran que «los recortes son reales». Teruel Existe pidió que el alumnado «esté en el centro» e IU recordó las 1.313 solicitudes de entrada sin resolver. ■

Aragón | 9 el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

### Inmigración

# Rego ya prepara un plan para la infancia migrante no acompañada

La ministra de Juventud cree que la sectorial será «en las próximas semanas» y confía en llevar una estrategia

SERGIO H. VALGAÑÓN / AGENCIAS Zaragoza

La ministra de Infancia y Juventud del Gobierno de España, Sira Rego, aseguró ayer en Zaragoza que su ministerio ya prepara un plan estratégico para la infancia migrante no acompañada. Una acción, en pleno debate sobre la crisis migratoria de Canarias, que se completará en una sectorial con las comunidades «en las próximas semanas», donde se expondrá la estrategia común y se verá el papel de las comunidades en la actuación.

Rego, que participó ayer en el I Congreso de Juventud con Discapacidad, organizado por Cermi y la ONCE, declaró que su cartera «está impulsando un plan estratégico sobre la institucionalización de menores». Una acción que será estructural y que «deberá contar con el apoyo y el trabajo de las comunidades». En esa sectorial se abordará la actuación del Gobierno de España en la materia, que se hará «con mecanismos de solidaridad territorial, sin tensionar unas acogidas frente a otras».

La solidaridad territorial también formó parte de la atención a los medios de la propia Rego, que declaró que Sumar, su plataforma, ya aborda la futura reforma de la financiación autonómica. La ministra comentó que el debate sobre el aprovechamiento de los recursos económicos en las comunidades autónomas forma parte de Sumar, donde lo ven como «una conversación muy importante que hay que abordar desde la garantía de los servicios públicos y por el conjunto del país». La titular de Juventud e Infancia aseguró que se celebrará «un debate honesto» y ha mostrado su preocupación por que «el resultado sea una salida de un refuerzo del sistema público». Todo en la semana en la que el diputado aragonés de la formación, Jorge Pueyo, pidió que la DGA activase los mecanismos de bilateralidad y contemplara en la negociación las singularidades de la comunidad.

Rego mantuvo sendos encuentros con el Colectivo Zonas Jóvenes y las trabajadoras y trabajadores de los centros de protección de menores, que reivindican el convenio autonómico propio, con quienes se

abordó el papel que juegan las externalizaciones en la precariedad del sistema. Ante todos ellos destacó que la calidad de la atención va de la mano de la calidad laboral.

En una segunda reunión con la Plataforma en Defensa de las

Montañas, con quienes la ministra ya venía trabajando años, también en su periodo de europarlamentaria, Rego reconoció la labor de la movilización social por los logros obtenidos. También aprovechó el encuentro para actualizar un aná-

La ministra Sira Rego, ayer en Zaragoza, en uno de sus encuentros.

lisis de la situación y reiterar su apoyo a la defensa de las monta-

Por su parte, el colectivo de defensa medioambiental destacó que el trabajo y compromiso de Rego han sido «un revulsivo» de la lucha contra la unión de estaciones de esquí por Canal Roya en las instituciones europeas.

Laura Trives



10 | Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### **POLÍTICA ENERGÉTICA**

# La DGA minimiza los efectos directos de la anulación de la ley de renovables

El Constitucional confirmó ayer la admisión del recurso del Gobierno y tumbó el decreto ley al no considerar justificada su «extraordinaria y urgente necesidad»

ALBERTO ARILLA Zaragoza

El Tribunal Constitucional confirmó ayer lo que era un secreto a voces y declaró nulo el decreto ley que tenía como objeto regular la energía renovable de la comunidad aragonesa, y que fue aprobado en los estertores de la última legislatura de Javier Lambán, en marzo de 2023. Concretamente, el objetivo de esta norma era abaratar la factura de la luz para ciudadanos y empresas para atraer nuevas inversiones al territorio. Con todo, fue recurrida por el Gobierno central al entender que se producía una invasión competencial.

En cualquier caso, ha sido una cuestión de forma y no de fondo lo que ha acabado por tumbar el decreto, ya que, como adelantó ayer este periódico, la «falta de presupuesto habilitante» impedía justificar la «extraordinaria y urgente necesidad» que había llevado al Ejecutivo de Lambán a regular la materia a través de un decreto ley. Así, el Constitucional no ha entrado a valorar el articulado, pese a que queda anulado en su conjunto. Desde la DGA, que recibió ayer mismo la sentencia, lanzaron un mensaje de «tranquilidad política y jurídica» tras la primera valoración de los servicios jurídicos autonómicos. Pero, ¿qué supone realmente esta decisión? Estas son algunas de las claves.

01

Antecedentes. El decreto ley fue aprobado en marzo de 2023 por el cuatripartito liderado por Javier Lambán. El 21 de diciembre de ese año, ya sin Lambán en el Pignatelli y con Pedro Sánchez habiendo revalidado en noviembre su cargo como presidente del Gobierno, Moncloa interpuso un recurso de inconstitucionalidad, basándose en dos argumentos: no estaba justificada la urgencia al carecer de presupuesto habilitante y vulneraba la legislación básica estatal, especialmente la ley del Sector Eléctrico, vigente desde 2013.

El 30 de enero, el pleno del Constitucional admitió a trámite el



Un operario trabaja en una placa fotovoltaica en un parque aragonés, en una imagen de archivo.

recurso y suspendió cautelarmente los preceptos impugnados. Entre febrero y marzo, el Congreso y el Senado se personaron en el proceso y las Cortes y el Gobierno de Aragón, ya con Azcón al frente, presentaron alegaciones al recurso y solicitaron su desestimación, mencionando concretamente la pandemia y la guerra de Ucrania como motivos que justificaban, entre otros, esa «urgencia».

Poco después, el 23 de abril, el Constitucional levantó la suspensión hasta la deliberación y votación definitiva de la sentencia, que llegó el pasado martes, 10 de septiembre, con una unanimidad que estimaba el recurso del Gobierno central y, por tanto, declaraba institucional del decreto ley.

02

¿Por qué se anula? Pese a que el recurso del Gobierno central presentaba los dos argumentos ya mencionados, ha sido por la forma, y no por el fondo, por lo que el Alto Tribunal ha declarado inconstitucional el texto. Es decir, no ha considerado debidamente justificada la «extraordinaria y urgente necesidad» alegada para emplear la fórmula del decreto ley para su promulgación, debido a esa falta de presupuesto habilitante.

Aunque, tal y como aclara el fallo emitido oficialmente ayer, «la falta de presupuesto habilitante afecta a toda la norma en su conjunto» y, al ser contraria al artículo 86 de la Constitución, alcanza toda la legislación que, por tanto, queda anulada al 100%.

03

¿Qué implicaciones tiene? Lo primero que transmitían desde la DGA, tras una valoración preliminar del fallo por parte de los servicios jurídicos del Pignatelli, era una sensación de «tranquilidad política y jurídica». Así lo expresó, al menos, Mar Vaquero, que aseguró que esta decisión no afecta a

ninguno de los proyectos energéticos que tiene en liza actualmente la comunidad aragonesa.

Y es que, según la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, se trataba de una normativa «de escasa aplicación», y se estaba trabajando con las partes de la normativa básica que no se habían visto desplazadas por este decreto ley. Esto se debía, precisamente, a que desde el Pignatelli eran conscientes de que las probabilidades de que el recurso del Gobierno central -interpuesto directamente por el presidente Sánchez, a través de uno de los abogados del Estado-prosperase eran altas.

Una de las implicaciones más inmediatas que esta decisión tendrá es que, desde ahora, los proyectos energéticos que se presenten en la comunidad ya no deberán ir aparejados de una inversión estratégica para ser declarados de interés autonómico. Asimismo, la anulación afecta al fondo de soberanía energética, en torno al que el Ejecutivo aragonés sí trabajaba.

#### **En las Cortes**

#### Debate sobre el Maestrazgo

El macroproyecto eólico previsto para el Maestrazgo llegó ayer a las Cortes de Aragón, que debatieron y votaron de forma conjunta hasta tres proposiciones no de ley (PNL) que rechazaban sus términos, presentadas por Teruel Existe, Chunta Aragonesista y Vox. En cualquier caso, estas no salieron adelante pese a contar con los votos favorables de los tres grupos, a los que se unió Izquierda Unida, debido al voto en contra del PSOE, el PP y el PAR.

Además, las inmediaciones del palacio de la Aljafería, sede del legislativo aragonés, presenciaron por la tarde una protesta que se celebró casi paralelamente al debate parlamentario. Una concentración en la que se pudieron leer lemas ya de sobra conocidos en la comunidad como el de «Renovables sí, pero no así».

04

¿Y ahora qué? En los próximos días, el Gobiemo de Aragón estudiará, junto a sus servicios jurídicos, cuáles deberían ser los siguientes pasos a seguir. Desde el Pignatelli, la propia Mar Vaquero admitía ayer que había «aspectos concretos» de la norma que valoraban «positivamente», y que el Ejecutivo lleva durante todo el mandato trabajando en continuar con la legislación, en esta y otras materias.

Por tanto, cabe la posibilidad de que ahora, el Gobierno popular de Jorge Azcón estudie los aspectos a mejorar del decreto ley para volver a promulgar una nueva norma, que bien podría aprovechar varios aspectos de la anterior, con los matices propios que cada gabinete da a su desarrollo legislativo.

Entre las opciones está la de desarrollar esta materia por un recorrido ordinario, en lugar de por un decreto ley, así como analizar a fondo el articulado que había recurrido Madrid para evitar recursos futuros de inconstitucionalidad. el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024 Publicidad | 11



Hágase socio Goldstar por 30€+IVA/año / Business por 25€+IVA/año en:

Web

www.costco.es



Calle Isla de Pantelaria 38, 50197

Local

Plaza del Pilar 10, 50003 Zaragoza









GASOLINERA ABIERTA de LUNES a DOMINGO de 7 A 22:30 HORAS

12 | Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### **EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL**

# La falta de personal frena el empuje de los concesionarios aragoneses

Faconauto plantea a la DGA un plan para renovar el parque de coches y achatarrar más de 850

EL PERIÓDICO Zaragoza

La falta de personal es en estos momentos el mayor quebradero de cabeza que sufren los concesionarios de Aragón, un sector que cuenta con 300 puntos de venta, 7.000 trabajadores y un centenar de compañías que facturan más de 1.500 millones de euros al año. Las dificultades para contratar afectan especialmente al personal más técnico, pero también en el área comercial. La aplicación de la Formación Profesional (FP) dual permitiría paliar el problema, pero las exigencias normativas y salarial del modelo español disuaden su implantación.

Así lo pusieron ayer de manifiesto los empresarios del sector en la V Jornada de Automoción de Aragón, celebrado en colaboración con la Cámara de Zaragoza, Mobility City, Prensa Ibérica - el grupo editor de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN- y Neomotor. El foro fue inaugurado por el director de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y clausurado por la presidenta de la patronal española de los concesionarios, Faconauto, Marta Blázquez, y el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martinez.

El programa incluyó una mesa redonda para dio voz a los concesionarios aragoneses. El debate, moderado por el periodista de este diario Jorge Heras, contó con cuatro empresarios referentes del sector: Michel Castillo, consejero delegado de Aragon Wagen; Pablo Martín Retortillo, CEO de Aramóvil; Juan José Ríos Marín, CEO de Rimauto Teruel (RM Grupo); y Manuel Berdiel, delegado territorial de Faconuato en Aragón y CEO de Autolider.

«Me preocupan mucho más los problemas para contratar trabaja- «La FP dual no dores o el absentismo que el vehículo eléctrico o los coches chinos», afirmó Pablo Martín Retortillo, una afirmación que compartieron el resto de ponentes. También consideraron necesaria la aplicación del FP Dual en el sector, pero lamentaron las trabas que se encuentran para su aplicación. «No funcionará mientas los ministerios de Trabajo y de Educación no vayan de la mano», Ríos Marín, que consideró inviable que el sueldo mínimo del estudiante en prácticas sea casi el mismo que un oficial de primera. «Es un modelo de éxito en Alemania y la solución a la falta de perso-



La mesa redonda con empresarios de concesionarios aragoneses celebrada ayer en el Mobility City.

funcionará mientas los ministerios de Trabajo y Educación no vayan de la mano»

nal, el problema es cómo se implanta», apuntó Berdiel.

Los empresarios constataron que el cliente «no tiene apetencia por el vehículo eléctrico», cuyas ventas siguen siendo mínimas. Auguraron asimismo una mayor concentración de un sector que vive un momento disruptivo por la llegada beneficiarios deberán adquirir un de motorizaciones de nuevas energías y camina hacia una mayor diversidad de vehículos y usos.

Por su parte, la presidenta de Faconauto reclamó al Gobierno de Aragón que refuerce la descarbonización de su parque automovilístico con su propio plan de renovación del parque, al igual que han hecho comunidades como Galicia o Cantabria. La propuesta de la patronal implica una inversión de 2 millones de euros anuales por parte del Ejecutivo autonómico. Además, los concesionarios contribuirían con una cantidad fija por cada vehículo que se acoja al plan. A cambio, los

vehículo nuevo de cualquier tecnología y deshacerse de uno de más de diez años.

La recaudación fiscal para la DGA sería de aproximadamente 2,4 millones de euros con esta medida, que permitiría achatarrar alrededor de 850 vehículos en un año y un ahorro de 1.800 toneladas de CO2 sobre los vehículos retirados, es decir, una reducción ponderada de emisiones del 63,7% durante la vigencia del plan. Blázquez también tiró de las orejas al Gobierno central por la falta de medidas fiscales que baja implantación de vehículo eléctrico.

# Mann+Hummel, Linamar, Seguas y Arcelor ganan los premios Caar 2024

El clúster también galardona al Lancia 'Ypsilon' y al director de la planta de KDK en Borja

J. H. P. Zaragoza

La VI edición de la Noche de Automoción y Movilidad reunió ayer a más de 450 invitados, entre directivos de empresas, profesionales del sector y representantes de organizaciones públicas y privadas

relacionadas con esta actividad. De este modo, la iniciativa del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (Caar) se consolida como un encuentro de referencia que reconoce la excelencia de un colectivo y su importancia en la economía aragonesa, al emplear a 34.000 personas, facturar 12.000 millones de euros al año y ser el



Foto de todos los premiados en la VI Noche la Automación en Aragón.

artifice de un tercio de sus exportaciones.

Con más de 120 socios, el Caar se encuentra inmerso en su Plan Estratégico 2024-2027, centrado

en el análisis de toda la cadena de valor de la movilidad en la comunidad para buscar nuevos proyectos de colaboración y generación de negocio en un contexto cambiante. La gala estuvo protagonizada por la entrega de los VI Premios de Automoción y Movilidad de Aragón. La mención especial se otorgó a Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, por su apoyo al sector.

En cuanto al resto de las categorías, por primera vez el premio a la innovación en producto se concedió de manera compartida al Lancia Ypsilon, fabricado en Stellantis Zaragoza, y a Mann+Hummel. El galardón a la innovación de proceso industrial recayó en Linamar Zaragoza; y el de sostenibilidad empresarial se lo llevó Arcelor Mittal Tailored Blanks (en gran empresa) y Seguas (en pyme). Por último, el premio al dirigente del año fue para Javier Burunat, director de la planta de KDK en Borel Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

Aragón | 13

# Cefa invertirá 70 millones en una fábrica en Polonia para atender un gran pedido

La auxiliar del automóvil aragonesa especializada en interiores levantará su primera planta fuera de España en 2027 con el objetivo de facturar un 50% más

MARCOS CALVO LAMANA Zaragoza

Una empresa aragonesa se expande por Europa en medio del mar de dudas que atraviesa la industria del automóvil del Viejo Continente. Celulosa Fabril SA, más conocida como Cefa y especializada en la fabricación de interiores de vehículos, invertirá cerca de 70 millones de euros en una nueva fábrica en Polonia con la que dará cobertura al potente pedido de un gigante de la automoción que acaba de atar. Los planes de la compañía contemplan poner en marcha la factoría en el año 2027 con cerca de 300 empleados para incrementar la facturación de la empresa en torno a un

La dirección de la empresa está cerrando los flecos para comprar los suelos (unas 40 hectáreas) sobre los que se levantará esta fábrica, ubicados en la región de Zagan, al oeste del país y cerca de la frontera con Alemania. Será la tercera planta de Cefa (la matriz del grupo que dirige la familia Blanchard) junto a las plantas de Figueruelas y Malpica. De este modo, será la primera incursión en el extranjero de la compañía, si bien su filial Algontec, dedicada a conductos de ventilación, ya cuenta con fábricas en Polonia y en Turquía.



Parte de los terrenos donde se levantará la fábrica, ubicados en la región de Zagan, en el oeste de Polonia.

La intención de la compañía es empezar las obras de la fábrica en 2025, año durante el que se extenderá la construcción para que ya en siguiente curso puedan empezar a hacerse pruebas en las líneas de montaje. Será en 2027 cuando empiece la producción en serie, que tendrá como principal actividad un pedido de interiores de turismos de una gran marca de la automoción que estará vigente hasta mitad de la próxima década, según ha podido

saber este diario. La identidad del citado cliente permanece en secreto por los estrictos contratos de confidencialidad que rigen el sector del automóvil.

El volumen de negocio previsto en las instalaciones solo en sus primeros compases permitirá superar la facturación de las otras dos fábricas de Cefa juntas. De ahí el optimismo en las previsiones económicas de la empresa aragonesa, que confía en aumentar cerca de un 50% la facturación en los próximos tres años. El año pasado, Cefa registró ventas por valor de 188,5 millones de euros, mientras que para el año 2024 espera rondar los 234 millones. Las citadas tres fábricas rondarán el millar de empleados dado que en las instalaciones polacas está previsto contar con 300 nuevos trabajadores.

Las dimensiones del proyecto están sujetas a próximas adjudicaciones de contratos más allá del que ya tienen atado, ya que la empresa ha concurrido a nuevos concursos para dar servicio a clientes en el centro de Europa. Según se vayan conociendo las resoluciones de los nuevos contratos, la nueva fábrica de Cefa podía albergar todavía más capacidad de producción.

De hecho, la compañía ya ha incorporado a los primeros responsables de la fábrica, que estarán liderados por Vincent Cheron como director de Planta y Krzystof Pitura como jefe de mantenimiento.

Cefa es líder en el mercado de los salpicaderos en España. Uno de cada tres vehículos ensamblados en el país lleva un interior fabricado en las plantas de Figueruelas y Malpica. De hecho, en ellas invertirá has-

#### La planta estará en obras ya en 2025 y prevé dar trabajo a unos 300 empleados con su apertura

ta 2026 un total de 117 millones de euros para preparar el terreno al vehículo eléctrico. La compañía tiene una producción muy diversificada en ambas factorías, con contratos para producir los salpicaderos de los Opel Corsa, Crossland y Aircross, así como el Lancia Ypsilon, el Volkswagen T-Cross, el Seat Leon y el Cupra Formentor.

El grupo, integrado por la matriz que le da nombre, la juguetera Cefa Toys y la ya citada Algontec, remonta sus raíces a casi 80 años atrás, cuando Eduardo Blanchard abrió un pequeño taller donde fabricaba cápsulas de celulosa para tapones de botellas y productos químicos. Hoy, las tres compañías están pilotadas por la tercera generación de esta familia zaragozana.

Jaime Galindo

# El ministro Hereu visita Zaragoza con la gigafactoría en el punto de mira

El titular de Industria participará el 8 de octubre en la entrega, en el Mobility City, de los Premios Impulso que concede el sector del motor

JORGE HERAS PASTOR

Zaragoza

En plena cuenta atrás para conocer el desenlace sobre el proyecto de gigafactoría de baterías que Stellantis plantea instalar en Figueruelas, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visitará Zaragoza. La confirmación de la que es una de las mayores inversiones empresariales que hay actualmente sobre la mesa en España, que rondaría los 3.000 millones de euros y generaría varios miles de empleos, está pendiente de que se conozca la resolución de las ayudas para la producción de estos equipos de almacenamiento que se lanzó en la tercera edición del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). El ministro participará en la en-

trega de la cuarta edición de los Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible, organizados por tres grandes organizaciones del automóvil –Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios), Sernauto (proveedores)—y la Fundación Ibercaja.

El acto, que tendrá lugar en el Mobility City, levanta una gran expectación al estar al caer la resolución de la última convocato-



El ministro Jordi Hereu.

ria del Perte VEC, cuyo plazo de solicitud se cerró a mediados de julio.

Stellantis aspira a llevarse buena parte de los 300 millones de euros de las ayudas. El grupo salió trasquilado en el anterior reparto al recibir solo 55,9 millones de euros para impulsar este proyecto milmillonario, una cuarta parte de los fondos a los que aspiraba la multinacional y de las subvenciones concedidas a otros proyectos similares, como el del grupo Volkswagen en Sagunto (Valencia) o el de Envision en Extremadura.

En paralelo, el Gobierno de Aragón estudia declarar de interés autonómico la inversión del gigante automovilístico que lidera el empresario portugués Carlos Tavares. 14 | Aragón el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

#### Desembarco

# Primark creará unos 50 empleos en su nueva tienda de Grancasa

La multinacional confirma la apertura en 2025 de su nuevo local en el centro comercial del Actur, donde antes se ubicaba H&M

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

Primark, la compañía internacional de moda low cost, anunció ayer de forma oficial la apertura de su nueva tienda en Zaragoza, que se ubicará en el centro comercial Grancasa desde el próximo año. La empresa confirma de este modo la información adelantada por este diario en abril después de su frustrado desembarco en el paseo Independencia. El nuevo establecimiento complementará el que la compañía ya dispone en el centro comercial Puerto Venecia.

El aterrizaje de Primark en Grancasa se lleva fraguando durante meses en la galería zaragozana y ocupará el espacio que hasta ahora utilizaban H&M y Tous, dos cierres recientes que liberaron 3.000 metros cuadrados para hacer hueco a la cadena irlandesa.

De hecho, poco visibles han sido las máquinas y operarios que trabajan desde hace semanas en el interior de edificio para

adaptarlo a las necesidades logísticas y técnicas que requiere Primark, la gran esperanza de la propiedad para reactivar el centro comercial tras las clausuras de H&M y Zara, dos de los comercios más emblemáticos de los que disponía.

La inversión en Zaragoza llega de la mano de una tienda similar en Lugo, que se ubicará en el centro comercial As Termas. Ambas abrirán sus puertas a lo largo del próximo año y ofrecerán una amplia gama de productos, des- ras, Primark contratará candida- que operamos», señaló ayer el de artículos básicos del día a día hasta las últimas tendencias en moda, belleza y hogar. La compañía también continuará renovando las tiendas existentes en todo el país, mejorando la experiencia de los clientes en tienda.

Las dos aperturas generarán más de 100 nuevos puestos de trabajo y aumentarán a 67 el número total de tiendas de Primark en España. En conjunto, estas acciones crearán más de 100 nuevos puestos de trabajo, «reforzando el compromiso de Primark con la creación de empleo local». Para apoyar estas nuevas apertu-



tos para el puesto de retail assistant, ofreciendo numerosas oportunidades de desarrollo futuro.

#### Inversión de 100 millones

«Estamos muy contentos de poder anunciar que nuestro compromiso con los clientes en España sigue creciendo con la apertura de dos tiendas más y la reubicación de otra. Estamos encantados de ampliar nuestra cartera de tiendas en todo el país, generando oportunidades de empleo y teniendo un impacto positivo en las comunidades locales en las

director general de Primark para España, Carlos Inácio.

Estos proyectos son adicionales a la inversión de 100 millones de euros anunciada en noviembre de 2022, que incluía planes para abrir nuevas tiendas y ampliar o reformar una selección de tiendas existentes en toda España. Desde entonces, Primark ha abierto ocho nuevas tiendas, ha completado una ampliación en su tienda de Diagonal Mar y ha reformado otras seis tiendas existentes. Además, Primark abrirá su tienda de Jaén Plaza y tiene previstas cuatro reformas.

### Aniversario

Miguel Angel Gracia

## Abante cumple 10 años en Aragón y gestiona ya 200 millones

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

La asesoría financiera Abante cumple este año su décimo aniversario en Zaragoza, tiempo en el que ha logrado la confianza suficiente como para gestionar 200 millones de euros de sus clientes. Ayer celebró con ellos un gran evento en el Hotel Palafox que contó con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

La firma se ha especializado en los últimos años en la comunidad en la asesoría de cuestiones relacionada con las empresas y grupos familiares, a las que la entidad acompaña para ayudarlas en el ámbito del patrimonio, la familia y la empre-

Desde su apertura hace ya un decenio, la oficina de Abante en Aragón está comandada por Álvaro Lana, quien califica de «buena evolución» el crecimiento que la entidad ha registrado en su tiempo en Zaragoza. «En Abante siempre hemos trabajado como una única compañía, de forma independiente y con una estructura de partnership en la que la mayoría del capital pertenece a los socios ejecutivos que tienen dedicación exclusiva», apunta. La oficina de Abante en Zaragoza se sitúa en la calle Felipe Sanclemente desde el año 2018, cuando reforzaron su apuesta por Aragón. ■

#### El sector hortofrutícola de la comunidad

# Agrocapelu mantendrá la plantilla en Tudela con un centro de troceado

La cooperativa navarra sigue con sus planes de trasladar su sede central a la antigua Zufrisa y lanzar la actividad en noviembre

M. C. L. Zaragoza

La cooperativa navarra Agrocapelu planea abrir en noviembre su centro de operaciones en las naves de la antigua Zufrisa, ubicadas en Calatorao, donde está previsto dar tra-

bajo a un centenar de empleados cuando esta industria hortofrutícola funcione a pleno rendimiento. Sin embargo, el grupo, que ha invertido ocho millones de euros, deberá redoblar sus esfuerzos para contratar plantilla, ya que la dirección de la compañía ha reconsiderado sus intenciones de trasladar a los 60 em-

pleados de su equipo en Tudela a las instalaciones de Valdejalón.

Tras meses de negociación con los sindicatos, la empresa tratará de mantener el empleo en la ciudad navarra con la creación de un centro de troceado en una decisión que no afecta a los planes de la compañía para Valdejalón.

El pasado mes de mayo, la empresa remitió una carta a la plantilla del municipio navarro en la que anunciaba el cierre de las instalaciones de Tudela por dos razones: el traslado de la actividad a la comarca de Valdejalón y el inminente derribo del edificio y el almacén debido al desarrollo urbanístico proyectado en el municipio, que según la empresa impedía la viabilidad de las instalaciones. Según se explicaba en la misiva, la compañía proponía un traslado colectivo de la plantilla, cuestión que los sindicatos trataron de revertir desde el primer día.

La solución que han hallado es abrir un nuevo centro de troceado sobre las instalaciones tudelanas, donde se dará a empleo a entre 70 y 80 trabajadores. Sin embargo, los planes de la compañía para Calatorao no cambian ni un ápice, por lo

que allí se ubicará la nueva sede central, asegura a este diario desde el director general de Agrocapelu, Juan Miguel Artazcoz. «La idea es mantener el empleo en las instalaciones de Tudela al asumir nuevas actividades, pero estamos a la espera de que el ayuntamiento y el Gobierno de Navarra nos lo permitan», señala el responsable.

La Federación de Industria de CCOO Navarra emitió ayer un comunicado en el que revelaba que, tras meses de negociaciones, Agrocapelu «ha dado marcha atrás» al retirar la medida de trasladar a la plantilla al centro de trabajo de Calatorao. «La prioridad absoluta es mantener el empleo en Tudela», señalaron desde el sindicato, exigiendo al Ayuntamiento de Tudela y al Gobierno foral un trabajo conjunto en la defensa del empleo. ■

el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

Aragón | 15

### Instalaciones municipales

# El consistorio busca recuperar el canal de aguas bravas y fuerza su reparación

El Gobierno de Chueca alcanza un acuerdo con las constructoras, que acometerán las obras e indemnizarán con 615.286 € al ayuntamiento por los perjuicios causados

CARLOTA GOMAR Zaragoza

Nuevo paso para rescatar del olvido una de las atracciones fallidas más costosas -6 millones - que se construyeron para la Expo del Agua 2008. El Ayuntamiento de Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con las empresas que levantaron el canal de aguas bravas en el parque Luis Buñuel, que impermeabilizarán la instalación, con problemas de filtraciones en la balsa inferior, para poder darle un segundo uso, que todavía está por ver y que no necesariamente pasa por una actividad acuática. Además, aceptan indemnizar al consistorio con 615.286 euros por la responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios ocasionados desde su puesta en marcha.

Este asunto viene de lejos y está judicializado, vía a la que, por cierto, se renuncia en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno del PPy las empresa implicadas, Euroestudios (ahora, TPF Getinsa Euroestudios) – encargada de redactar el proyecto – y Tragsa – de ejecutarlo –. El problema del canal de aguas bravas deriva de las filtraciones que presenta su estructura, lo que provocaba la pérdida de litros y litros de agua de forma constante.

Yendo al origen del problema de una obra que se inauguró para la Ex-



El canal de aguas bravas del Parque del Agua, vacío, en una imagen de archivo.

po, ya en 2014 el Gobierno de Zaragoza declaró como «ruina funcional»
esta atracción, exigiendo a ambas
empresas las actuaciones pertinentes para solventar los problemas de
filtraciones. Un año después, en 2015,
ejecutaron trabajos de impermeabilización entendiendo que era la forma «más eficaz» de resolver el problema, disminuyendo, en la medida
de lo posible, las filtraciones, pero los
trabajos no dieron el resultado esperado. Era la segunda vez que sellaban
las grietas. Y aún habría una tercera.
En 2017, un informe pericial externo

cuantificaba en 624.678,71 euros los daños de la estructura. Un año más tarde, el consistorio volvió a exigir su reparación, declarando a las empresas responsable patrimoniales. Reclamaciones que acabaron recurridas en lo Contencioso-administrativo.

Entretanto, una auditoría técnica había concluido que el problema del canal era «estructural» y tenía su origen en el diseño y construcción de la obra.

Pues bien, años después y tras el largo proceso judicial sin resolver, el Gobierno de Natalia Chueca, en base a un informe de la asesoría jurídica municipal, ha alcanzado un acuerdo con las dos empresas que además de poner punto y final del periplo judicial le permitirá empezar a diseñar el futuro del canal de aguas bravas.

Angel de Castro

En el acuerdo, ambas empresas, que serán declaradas responsables solidarias, se comprometen a indemnizar al consistorio con 615.286,27 euros en un plazo de 30 días una vez que se firme el acuerdo, que tiene que aprobar el Gobierno de la ciudad. Tragsa aportará 307.643,13 y Euroestudios 291.643,13.

Además de desistir al recurso interpuesto, deberán asumir la reparación de los desperfectos -su coste rondalos 700.000 euros-, de manera que realizarán, de nuevo, la impermeabilización de la balsa. Unos trabajos que tendrán en iniciar en el plazo de tres meses tras la firma, y teniendo en cuenta que las obras deben realizarse en periodo de estiaje y, en todo caso, verificando que el nivel freático se encuentra por debajo de la cota del fondo de la balsa. En el caso de que la obra no se realice en el periodo estipulado, el consistorio la asumiría de forma subsidiaria.

#### El ayuntamiento estudiará qué uso darle a este recinto, cuyo mantenimiento es muy caro

Lo que pasará después con el canal de aguas bravas está por ver. El pasado mes de mayo, el Gobierno de Zaragoza dio luz verde al procedimiento para la resolución y extinción de la concesión, en manos de La Loteta Sport.

Natalia Chueca ya ha dicho en alguna ocasión que esta infraestructura, tal y como se planteó en su día, es inviable económicamente. Primero por su elevado coste de mantenimiento –solo la factura de la luz rondaría los mil euros diarios –, y segundo por su escasa demanda. Por ello, no se descarta que se destine a otros fines que nada tengan que ver con las actividades acuáticas.

En alguna ocasión, desde el PP se ha planteado la posibilidad de buscar soluciones que podrían pasar por una actividad mixta, es decir, que se utilizará el canal como espacio de entrenamiento pero también de ocio. ■

## Polémica en el ayuntamiento

# El PSOE pide a Chueca que retire el seguro obligatorio para ciclistas

El concejal Chema Giral tacha la medida de «verdadero dislate» y critica que «ni el Bizi» cubre todos los supuestos de daños a terceros

EL PERIÓDICO Zaragoza

El concejal socialista Chema Giral consideró ayer «un verdadero dislate» que Zaragoza sea «la única ciudad española y europea» que obligue a los usuarios de bici a tener un seguro de responsabilidad civil. Una obligatoriedad recogida en la ordenanza de Movilidad del Gobierno de Natalia Chueca que entró en vigor el pasado miércoles y que «está generando una gran confusión y malestar».

Los socialistas pidieron a Chueca «sensatez» y que retire la obligatoriedad a los ciclistas de tener un seguro. Giral explicó que «la confusión que genera esta medida» llega a su culmen cuando en las cláusulas del propio seguro de la empresa del servicio público Bizi aparece que «solo cubrirá al usuario o a terceros en el caso de que la bici alquilada tenga una rotura o un percance». ■

### **Movimientos sociales**

Miguel Ángel Gracia



#### Marcha cívica por el 30 aniversario de la FAS

Numerosas personas participaron ayer en la marcha organizada por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) con motivo de su 30 aniversario. Recorrieron puntos simbólicos como el ayuntamiento o el puente de Piedra.

16 | Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### Un proyecto estratégico

# Dos empresas se interesan por el montaje del estadio modular

Se trata de Nussli, que se presenta en UTE con Mariano López Navarro, y la constructora OHLA

**IVÁN TRIGO** Zaragoza

Dos empresas han presentado ofertas para hacerse con el contrato de montaje y mantenimiento del estadio de fútbol modular (desmontable) en el que jugará el Real Zaragoza a partir de la temporada que viene mientras se realizan las obras de la nueva Romareda. Se trata de Nussli, que se presenta en UTE junto a Mariano López Navarro, y de OHLA. Fue ayer cuando finalizó el plazo para presentar ofertas en el proceso de licitación abierto hace algo más de un mes. El contrato asciende a 14,3 millones de euros que pagará la sociedad Nueva Romareda (conformada por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el club), si bien las empresas podían mejorar a la baja esta cifra, en la que se incluye el acondiciona-

miento del entorno del Parking Norte en el que se instalará el campo, el alquiler y mantenimiento del estadio durante 26 meses y su desmontaje.

Con respecto a las empresas que se han presentado, Nussli es una compañía con presencia internacional especializada precisamente en el montaje de estructuras semipermanentes y desmontables para la celebración, entre otros eventos, de competiciones deportivas. Se presenta en UTE con la constructora aragonesa Mariano López Navarro, una firma que suele estar presente en concursos públicos de este tipo y especialista en grandes obras en infraestructuras.

OHLA, por su parte, es la empresa que está llevando a cabo la primera fase de las obras de La Romareda, consistente en el derribo del Cubo, el edificio de la antigua Gerencia de Urbanismo y el Gol



Estado actual del Parking Norte de la Expo en el que se instalará el estadio de fútbol modular.

acondicionamiento del Parking Norte y el mantenimiento del campo portátil

El contrato incluye el Sur, además de la cimentación de uno de los sótanos que tendrá el nuevo estadio. La compañía está avanzando en estos trabajos más rápido de lo estipulado y consiguió, además, ejecutarlos por un millón de euros menos conforme a lo que había previsto la sociedad encargada de impulsar el proyec-

Será en las próximas semanas cuando se celebren las mesas de contratación en las que se decida qué empresa se hace cargo de este contrato, cuya ejecución se solapará con las obras en la nueva Romareda. El campo modular tendrá que estar totalmente operativo en agosto de 2025 para que el Zaragoza pueda iniciar la temporada.

Ángel de Castro

## **Preparativos**

# El Ayuntamiento de Zaragoza repartirá pulseras detectoras de droga en Pilares

La medida busca evitar casos de violencia sexual por sumisión química Todos los efectivos policiales más un refuerzo de 150 antidisturbios trabajarán por la seguridad en toda la ciudad

I.T.G. Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del centro municipal de Prevención de Adicciones, repartirá más de 5.000 pulseras detectoras de droga para evitar casos de sumisión química durante las Fiestas del Pilar. Esta será una de las novedades en materia de seguridad que se pondrán en marcha en los próximos Pilares.

Estas pulseras, que ya se han probado con éxito en otras ciudades, tienen un funcionamiento

muy sencillo: basta con depositar unas gotas de la bebida que se está consumiendo sobre el recuadro del brazalete para saber si contiene droga o no, dependiendo de si cambia de color. Además, el ayuntamiento va a repartir unos tapavasos que también impiden que se introduzcan sustancias estupefacientes en los recipientes cuando uno se despista.

Será el ayuntamiento el que reparta estas pulseras aunque también las tendrán disponibles los camareros de las barras de Espacio Zity. Así lo explicó ayer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, al finalizar la primera reunión de la Junta Local de Seguridad previa a las fiestas. Este tipo de encuentros sirve para coordinar a las fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencias que dependen de diferentes administraciones antes eventos multitudinarios.

En esta ocasión, Chueca explicó que durante la reunión se tomó nota de aspectos que debían mejorar de ediciones anteriores y que para este año estarán resueltos. Muestra de ello es la mejora de la seguridad dentro del recinto ferial de Valdespartera, que contará con más iluminación y con cámaras de seguri-

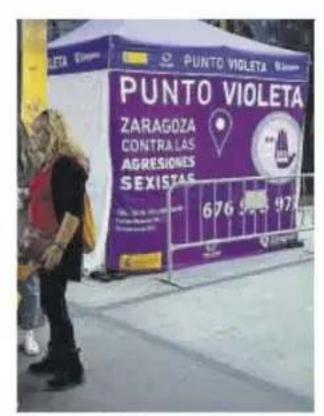

Un punto violeta en Pilares.

dad con el objetivo de disuadir a los delincuentes ante la comisión de actos ilícitos y/o agresiones.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, detalló que «todos los efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil estarán disponibles durante las fiestas». Los tres cuerpos se repartirán las zonas de actuación y vigilancia para tratar de ser más eficientes y se prestará especial atención a las riberas y parques de la ciudad, además de a los lugares más masificados, como la plaza del Pilar, el recorrido de la Ofrenda de Flores, el Espacio Zity y el recinto ferial.

En estos espacios se desplegará también la brigada antihurtos de la Policía Nacional para luchar contra las bandas organizadas especialistas en robo de móviles y objetos personales.

Además, durante las Fiestas del Pilar se desplazarán hasta Zaragoza desde otros puntos de España 150 agentes de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) para reforzar la seguridad en las calles y grandes eventos. ■

el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

#### Crimen del ladrillazo

# El acusado: «Si lo llego a saber, me quedo con las hostias y no hago nada»

El procesado por la muerte de un vecino de San José por el impacto de un ladrillo metido dentro de una bolsa afirma que solo quería «darle un golpe de atención»

M. D. S. Zaragoza

La Audiencia Provincial de Zaragoza celebró ayer la cuarta sesión del juicio por la muerte de un vecino del barrio de San José, causada por el fuerte golpe en la cabeza que recibió de manos de Javier L. L, que se valió de un ladrillo metido en una bolsa. Para el acusado, está en juego que el jurado popular considere que su acción es un homicidio imprudente, como sostiene su defensa, o un asesinato, como afirman la acusación particular y la Fiscalía. Esta vista antes del fallo del jurado desarrolló el interrogatorio al acusado, que se mostró «profundamente arrepentido» y aseguró que no era consciente de la gravedad del impacto. «Si lo llego a saber, me quedo con las hostias y no hago nada», pronunció.

Lo hizo en referencia a la discusión previa que mantuvo con la
víctima en un bar del barrio el 6 de
septiembre de 2022. Allí, el fallecido le golpeó después de que Javier
L. L le saludara con dos collejas,
según los testimonios, o «dos palmadas en la espalda», como precisó ayer el acusado. Fuera cual fuese la acción concreta, no sentó bien
al fallecido, que reaccionó con
hostilidad. Para los testigos, con
otras dos collejas y, según el agresor, con varios golpes y el ademán
de tirarle una banqueta.

Tras este altercado, Javier L. L. admitió que «tenía la adrenalina a 100», por lo que se fue al cercano bar Mingotes a calmarse. Aunque negó que pensara en vengarse, explicó que, tras salir a fumar, cogió un bolsa de un contenedor de obra y emprendió camino al primer establecimiento para encontrarse con la víctima. Su objetivo, «darle un golpe de atención».

Finalmente, lo vio en el cruce de las calles Monasterio de Poblet y Juana Ibarbourou, donde le atacó por la espalda con un fuerte golpe en la cabeza. El impacto causó un traumatismo craneoencefálico al agredido, quien cayó desplomado y murió 21 días después en la uci del hospital Miguel Servet como consecuencia de las heridas sufridas. Según los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón



El acusado por la muerte de un vecino de San José golpeado por un ladrillo, ayer, durante el juicio.

«Sabía qué quería hacer y cómo lo quería hacer», dice la acusación particular sobre el acusado

La Fiscalía sostiene que el agresor «dio muerte de manera alevosa» con su ataque a la víctima

(IMLA) que también participaron en la vista, el golpe le provocó una fractura en la zona occipital derecha con hundimiento y sufrió una parada cardiorrespiratoria, de la que pudieron reanimarle.

Sin embargo, su estado en el hospital fue de coma, padeciendo una lesión cerebral muy grave por falta de oxígeno y riego. Su estado era irreversible, a tenor de los expertos. Su conclusión es que se utilizó un objeto peligroso con gran violencia en una zona vital y sin posibilidad de defensa. «No pensaba para nada que le iba a hacer el

daño que le hice», subrayó el acusado sobre esta acción, de la que creyó que el agredido «ya se espabilaría». También afirmó que no sabía que en la bolsa hubiera un ladrillo, pues «no pesaba». Y añadió: «Para nada me figuré que le di en la cabeza». En el momento de dar el golpe, dijo que cerró los ojos. Según el acusado, ese día había consumido «bastantes porros», bebido whisky y cerveza e inhalado gasolina. «No me tambaleaba», matizó, no obstante, sobre su estado.

Que estuviera bajo el efecto de sustancias o del alcohol ha sido una de las cuestiones que han salido a colación en el juicio, como también el estado mental del procesado. Para ello, otros dos forenses del IMLA que estudiaron al acusado presentaron ayer su informe, que concluye que Javier L. L. tenía «plena capacidad de comprensión» y «de decisión». Y no queda acreditado un estado de intoxicación ni de síndrome de abstinencia en el momento de los hechos. Tampoco observan que exista «una discapacidad intelectual» ni que sufriera «un trastorno mental transitorio». Sin embargo, el psiquiatra que le atendió en la

cárcel de Zuera afirmó que sí padece una discapacidad intelectual leve, un deterioro cognitivo por el uso de sustancias y dificultad en el control de impulsos. También consideró que el agresor puede tener problemas para darse cuenta de las consecuencias de sus actos.

Las partes mantuvieron las penas que solicitaban al principio del proceso. Es decir, la acusación particular, ejercida por Eva María Parra, mantiene los 25 años de prisión por asesinato, la Fiscalía, los 20 años de cárcel por el mismo delito y la defensa, a cargo de Rocío Notivoli, los 3 años y 1 día de prisión por homicidio imprudente.

Para la fiscal, queda probado que el acusado «dio muerte de manera alevosa» a la víctima y que «estaba perfectamente cabal» en el momento de los hechos. Desde la acusación particular destacaron que el procesado «sabía perfectamente qué quería hacer y cómo lo iba a hacer». Para la defensa, Javier L. L. fue «víctima de su propia discapacidad». En la última palabra, el acusado insistió en su arrepentimiento, dijo que el ataque fue fruto de un «impulso» y pidió disculpas a la familia del fallecido. •

#### En la N-232

## Muere un ciclista en Mallén tras ser atropellado por un turismo

EL PERIÓDICO Zaragoza

Josema Molina

Un ciclista de 47 años y vecino de Mallén (Zaragoza) falleció ayer tras ser atropellado por un turismo cuando circulaba por la N-232.

El suceso se produjo temprano, a las 7.40 horas, a la altura del punto kilométrico 293 de la citada vía en el término municipal de Mallén, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

Según las mismas, el conductor del turismo resultó ileso tras el choque. Tras el accidente, fue sometido a las pertinentes pruebas de alcohol y drogas por parte de los agentes que se personaron en el lugar. El resultado de ambas fue negativo.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Zaragoza se encarga ahora de investigar las causas del siniestro. ■

#### En Escatrón

## A prisión por cultivar 2.200 plantas de marihuana

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Caspe ha desmantelado en el marco de la operación Pirusa una plantación de marihuana con 2.200 plantas, ubicada junto al río Ebro en el término municipal de Escatrón, y ha detenido a tres personas de nacionalidad albanesa, entre 21 y 34 años, por supuestos delitos contra la salud pública, contra la flora y fauna y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició en agosto tras el aviso de un guarda del Pantano del Río Ebro que comunicó que había observado a dos varones introduciendo bajo tierra una tubería para extraer agua. La plantación contaba con todo lo necesario para el cultivo y se ubicaba en un terreno difícil de detectar al hallarse en una zona boscosa y rodeada de arboleda.

### Comunidad de Calatayud

# El Monasterio de Piedra reabre sus puertas mañana tras reparar los daños

La crecida del río Piedra obligó a cerrar el parque la semana pasada, pero ya se han arreglado senderos, vallas y muros para que puedan acceder los visitantes

EL PERIÓDICO Zaragoza

El parque-jardín del Monasterio de Piedra reabrirá sus puertas al público mañana sábado tras haber afrontado, la semana pasada, la mayor crecida del río Piedra desde que hay registros. A pesar de los daños ocasionados por este fenómeno natural sin precedentes, que ha transformado parte del entorno, desde Monasterio de Piedra consideran que también «se trata de una oportunidad única para poner en valor la inmensa fuerza de la naturaleza y su capacidad transformadora».

Fue el 5 de septiembre cuando el río Piedra, que habitualmente tiene un caudal de 1 metro cúbico por segundo, registró un caudal de 31,07 m3/s, superando el anterior récord de 1997, situado en 28m3/s. La crecida generó importantes daños en varias zonas del parque, anegando áreas que imposibilitaron el acceso durante varios días. Una vez que el caudal se estabilizó y el terreno inundando absorbió el agua, se iniciaron los trabajos de recuperación en senderos, accesos, puentes, vallas y muros afectados.

Algunos de los enclaves más emblemáticos del parque se han visto transformados por la abru-



Uno de los puentes del interior del parque, ya restaurado tras los daños ocasionados por la crecida del río.

madora fuerza de la naturaleza. La cascada Caprichosa ha cambiado su aspecto y el paisaje kárstico que la rodeaba ahora es diferente. Asimismo, se ha alterado el acceso original a la Gruta Iris tras sufrir daños significativos: las vallas de protección han desaparecido y las escaleras han quedado seriamente afectadas. Sin embargo, los trabajos para restaurar el acceso ya han comenzado, y se prevé su reparación en un corto periodo de tiempo. En todo caso, la Gruta Iris, a donde conduce este acceso, no

presenta ningún inconveniente y permanece intacta gracias a sus particularidades orográficas y a la protección brindada por la cascada Cola de Caballo, según señalaron desde la organización.

ron desde la organización.

La crecida traerá consigo una serie de beneficios ecológicos importantes: el río Piedra enriquecerá y revitalizará las tierras de su entorno, que serán más fértiles, beneficiando a la flora y la fauna locales. La fertilización natural que aportan estos eventos contribuye a revitalizar el ecosistema, ofre-

ciendo nuevas oportunidades para observar la adaptación de la vida silvestre. Además, las reservas del acuífero natural que alimentan al río también se regenerarán, lo que garantizará un caudal constante incluso en épocas de sequía.

«Cada transformación de la naturaleza es una invitación a redescubrir su inmensa belleza», comentó José Pont, director de Monasterio de Piedra. Aunque el parque ha estado cerrado, tanto el hotel como la zona monumental han permanecido abiertos. ■

## Campo de Belchite

# Denuncian al alcalde de Fuendetodos por presunta prevaricación

La demanda relata que se han encontrado pagos sin justificar al abogado del ayuntamiento por un valor superior a 555.000 euros

S. H. V. Zaragoza

El alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña (Cs), ha sido denunciado por presunta prevaricación administrativa y un delito de malversación de fondos públicos. La demanda señala que se han encontrado pagos al abogado del ayuntamiento por un valor de 555.330,49 euros en el último año y sin documentación que lo justifique.

Felipe Pirón, letrado del consistorio, trabaja para el Ayuntamiento de Fuendetodos desde 2019, momento en el que Salueña se hizo con la alcaldía. Los hechos, según refleja la denuncia, han generado controversia entre algunos vecinos, por darse «pagos por presuntos servicios profesionales prestados con una manifiesta falta de transparencia». La demanda, que se sustenta en las solicitudes de información de una de las concejalas de la corporación municipal, relata varios episodios de falta de transparencia, en la que no se responde a las peticiones de la concejala.

También se cuenta una cita con la concejal del ayuntamiento en la que, según la denuncia, «la información obtenida es suficiente para percatarse de que los hechos objeto de denuncia resultan presuntamente constitutivos de un delito de prevaricación administrativa».

Según la relación aportada por el ayuntamiento, en los ejercicios 2023 y 2024 se ha abonado al abogado municipal «355.412,13 euros», con pagos que «superan sustancialmente lo previsto y permitido por la Ley de Contratos del Sector Público». También se regis-

## Provincia

## La DPH aprueba el Plan de Impulso 2024, dotado con casi 8 millones de €

EL PERIÓDICO Huesca

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca aprobó ayer el Plan de Impulso 2024, que destinará 7,8 millones de euros a 201 ayuntamientos del Alto Aragón. Este plan tiene como objetivo apoyar las inversiones en vías públicas, parques, infraestructuras deportivas, recursos hidráulicos, protección del patrimonio histórico-artístico y arreglo de caminos, con especial atención a los municipios rurales, según informaron fuentes de la corporación provincial.

Alcaldes de toda la provincia ya están planificando las inversiones que realizarán gracias a este plan. Así, en Alcubierre se utilizarán los fondos para mejorar la red de alcantarillado e instalar placas solares, lo que les permitirá mantener estabilidad financiera y ejecutar proyectos en 2024; y en Osso de Cinca, para mejorar la seguridad del colegio y acondicionar un camino, una demanda de agricultores y ganaderos locales.

Los criterios son objetivos y seguirá los siguientes parámetros. Por municipio con hasta 100 habitantes, la ayuda será de 22.000 euros; de 101 a 1000 habitantes, de 21.500 euros; de 1001 a 5000 habitantes, de 21.000 euros; y de más de 5001 habitantes, de 20.500 euros.

tran pagos por encima de los 23.000 euros, en tres ocasiones, y otro por encima de los 46.500 euros. Por último, más allá de finales del mes de julio, la denuncia señala «que se habría abonado una cantidad adicional por importe de 250.000 euros». En total, los pagos de los últimos doce meses superarían los 555.330,49 euros.

Consultado por este diario, el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, justificó el elevado montnate de los servicios jurídicos porque «el volumen de trabajo en el consistorio es impresionante». El regidor asocia la cantidad de tareas a la construcción de líneas eléctricas cerca de la localidad. «Vamos a esperar a que se pronuncie la fiscalía, porque igual también estamos afectados», concluyó Salueña. ■

el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

CONTENIDO OFRECIDO POR

## suma

## Alimentación. Supermercados

# Suma abre su primer supermercado en Huesca

El establecimiento destaca por su gran frutería, una amplia zona de refrigerados y su gran ubicación en el centro de la ciudad





En la ciudad de Huesca, hace pocos días ha abierto las puertas el primer supermercado Suma. Es un local de casi 300 m2 situado en la calle Zaragoza 3, en pleno centro de la ciudad. Cuenta con una plantilla de 5 personas y abre los 365 días del año, durante el invierno de 8 de la mañana a 11 de la noche y en verano alargará una hora el cierre, hasta las doce. El supermercado ofrece una gran variedad de productos, entre los que destacan los frescos y refrigerados, ya que el local cuenta con 13 metros de neveras, además de una panadería asistida con dependientes.

Al frente de este nuevo Suma está Adeel Warraich Muhammad, que hasta hace poco trabajaba de aprendiz en otro supermercado. Le gustaba tanto que quiso poner en marcha su propio negocio y se puso en contacto con el equipo de Transgourmet, que le ofreció un local. Adeel tenía claro que quería abrir un supermercado Suma, propiedad de la empresa de distri-

bución Transgourmet Ibérica, porque lo que más valora es el equipo humano que hay detrás. Aun así, se sorprendió del gran trabajo de todo el equipo, que le ha ayudado durante el proceso de apertura de su negocio, y que una vez abierto seguirá apoyándole en todo lo que necesite.

Lo que más destaca de este nuevo Suma es su ubicación excepcional. En el centro de Huesca y a solo 4 minutos de la estación de tren, es una zona muy activa con mucha restauración. Es por eso que Adeel ha decidido abrir todos los domingos y en un horario tan amplio, para ofrecer un gran servicio a los oscenses y también a los turistas que visitan la ciudad.

#### 14º Suma en Aragón

En Aragón Transgourmet cuenta con 14 supermercados Suma. Transgourmet Ibérica pertenece al grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución mayorista de Europa, que forma

#### **FRANQUICIAS**

## Súmate a Suma



Si quieres unirte a una de las franquicias más reconocidas y rentables del sector de los supermercados, puedes contactar con nosotros en el teléfono 900 300 097 o bien acceder a la página web https://www.sumasupermercados.es/hazte-franquiciado/ y rellenar el formulario.

Tenemos una experiencia en creación de negocio de franquicias de más de 60 años; contamos con un equipo de expertos de apoyo; una amplia y moderna logística y ofrecemos un servicio ágil y eficiente. Ponemos a tu servicio nuestra gran estructura para que gestiones tu supermercado de forma fácil y consigas rentabilidad y beneficio de manera cómoda y sencilla. ¡Un negocio rentable con la confianza de un gran grupo! parte, a su vez, del grupo Coop. Creada en el año 2000, la enseña Suma es una de las marcas más reconocidas como supermercado de proximidad por su atención personalizada y la calidad y variedad de su surtido, junto con la importancia de presentar un buen producto fresco. Los supermercados Suma apuestan por ofrecer un servicio de calidad, fusionando la cercanía del comercio tradicional con las ventajas de los supermercados actuales, adaptándose a las necesidades y demandas tanto de los franquiciados como de los consumidores de cada zona.

Transgourmet Ibérica cuenta con más de 700 supermercados franquiciados por toda España bajo las enseñas Suma, Proxim y Spar. Asimismo, tiene 5 plataformas de distribución y destaca en el sector horeca con GM Cash, su enseña de cash&carry — que comprende 70 centros con 28 gasolineras Gm Oil —, y la división de Food Service.

20 | Publicidad Viernes, 13 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

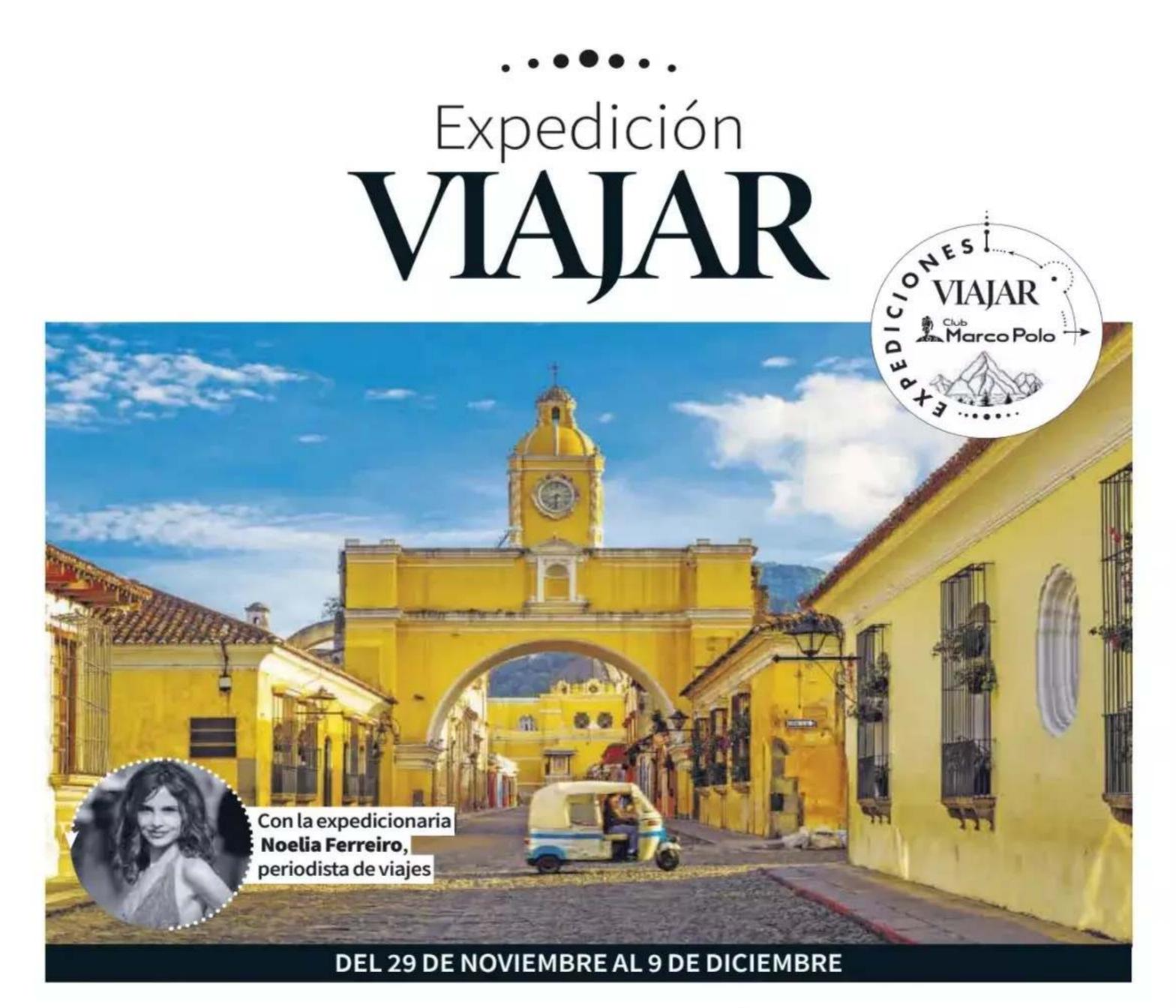

# ···• Guatemala •••••

El país de la eterna primavera Ruinas perdidas, ciudades coloniales y volcanes majestuosos

> Infórmate e inscríbete en: https://www.club-viajar.es/expediciones

el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024 Especial 21

# PROFESIONES DEL FUTURO

El Foro Económico ha elaborado una lista de los empleos con más demanda



Centro universitario CESTE ofrece formación superior personalizada



Grupo Vall Companys apuesta por el talento y crecimiento de sus empleados

# La robótica, la automatización y la IA abren nuevas oportunidades laborales

Se hacen necesarias personas capaces de saber desenvolverse en el complejo mundo digital y tecnológico por lo que muchas empresas optan ya por formar en esta línea a sus empleados

#### Redacción

Ante el permanente avance de las nuevas tecnologías en los últimos años, es inevitable preguntarse cómo será y cómo funcionará el mercado laboral del futuro. Hay a quién le preocupa que las máquinas y los algoritmos sean capaces de realizar más tareas que las personas, lo que se traduciría en un descenso de puestos de trabajo en algunos sectores. Lo cierto es que aunque se espera que la robótica y la automatización hagan desaparecer tareas que hoy en día realizan personas, también se prevé la aparición de nuevas profesiones y la apertura de nuevas oportunidades de trabajo.

Según el Informe sobre el Futuro del Empleo, elaborado por el Foro Económico Mundial en 2023, el 23% de los empleos cambiarán durante los próximos cinco años mediante un crecimiento del 10,2% en unas áreas y un descenso del 12,3%, en otras. Desde las empresas, se cree que 83 millones de puestos de trabajo podrían desaparecer, y a su vez, se crearían otros 69 millones. Estamos hablando de una disminución neta de 14 millones de empleos que representan un 2% del mercado laboral actual.

Por tanto, este nuevo mercado laboral contará con nuevos motores de crecimiento y también nuevas amenazas para su avance. La transición verde, las normas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y la localización de las cadenas de suministro serán factores positivos para el crecimiento del empleo que deberán enfrentarse a la inflación, la ralentización del crecimiento económico y la escasez de suministros.

Para la elaboración del Informe sobre el Futuro del Empleo se realizó una encuesta a 803 empresas para conocer su visión sobre la probabilidad de que se produzcan ciertas tendencias en el mercado laboral durante los próximos cinco años. Las empresas están absolutamente convencidas de que se dará una mayor adopción de las nuevas tecnologías y un mayor acceso digital, con una probabilidad que roza el



#### **ANÁLISIS**

El Foro Económico Mundial realizó el año pasado un estudio sobre el futuro del empleo 90%. Algo más bajo aunque no demasiado, en tomo al 80%, se cree que habrá una aplicación más amplia de las normas ESG. Lo más preocupante es el pensamiento que tienen las empresas respecto a la probabilidad de que se produzca un aumento en los costes de vida para los consumidores y de que se ralentice el crecimiento económico global. En el primer caso, la probabilidad de que se produzca ese aumento de costes se sitúa en el 75% mientras que la probabilidad de ralentización económica alcanza el 73%.

Con estas tendencias, la necesidad de que haya cada vez más personas capaces de saber desenvolverse en el complejo mundo digital y tener conocimientos sobre las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial se hace evidente en todos los ámbitos, desde la industria al campo, pasando por la logística o la educación. La existencia de personal cualificado de este tipo solo es posible si se lleva a cabo una adecuada formación. Por ello, cada vez son más las empresas y grupos que imparten este tipo de formación a través de cursos e itinerarios específicos, conscientes de que el futuro del mercado laboral depende en gran parte de estas nuevas tecnologías.

#### Empleos en alza

Con tantos cambios, la lista de empleos más demandados ofrecida por el Foro Económico Mundial la encabezan los especialistas en vehículos autónomos y eléctricos con un crecimiento esperado del 40% durante el próximo lustro. Les seguirían los especialistas en la famosa Inteligencia Artificial y aprendizaje automático con un porcentaje muy similar y los profesionales encargados de proteger el medio ambiente, que crecerían un 35%.

Otros puestos de trabajo que aumentarán considerablemente durante los próximos cinco años, en torno a un tercio, serán los especialistas en sostenibilidad, los ingenieros especializados en tecnología financiera, analistas de negocios, seguridad de la información y datos y los científicos de datos. También los conductores de vehículos pesados, los docentes de formación profesional y los mecánicos de maquinaria verán crecer sus sectores. Cada uno de estos verá llegar a sus empresas 2 millones de personas para convertirse en sus nuevos compañeros de trabajo durante el periodo 2023-2027.

#### CENTRO UNIVERSITARIO EN ZARAGOZA

# CESTE, un aprendizaje personalizado y de calidad

El enfoque práctico, la metodología británica y el claustro son las claves de los programas oficiales



El futuro del trabajo está cambiando rápidamente, impulsado por la tecnología y la globalización. En este contexto, las profesiones del futuro demandarán habilidades y competencias específicas que van más allá de las tradicionales. CESTE, Centro Universitario (código RUCT 50012441), se posiciona a la vanguardia de estos cambios, ofreciendo carreras y másteres que preparan a los estudiantes para enfrentar los retos del mercado laboral del mañana.

Entre las profesiones del futuro, destacan aquellas relacionadas con la inte-

ligencia artificial, la ciberseguridad y la gestión de datos. El Bachelor in Applied Computing de CESTE-University of Wales Trinity Saint David se alinea con estas tendencias, proporcionando una formación integral en programación, redes, análisis de datos y ciberseguridad y el Bachelor in Business Management proporciona especialización en logística, finanzas, marketing digital, emprendimiento y comercio Internacional, Ambas carreras incorporan un título propio donde el estudiante podrá aprobar diversas certificaciones (entre ellas una del Academy de AWS).

En la formación de posgrado se dispone de programas oficiales, el MBA



CESTE forma a sus estudiantes para adaptarse y destacar enun mercado laboral global izado y cambiante.

(Master of Business Administration), el de Dirección Financiera y el de Redes y Ciberseguridad. Todos ellos desde la perspectiva de la actual necesidad del manejo de los datos, la automatización de procesos y la seguridad de las comunicaciones (cada uno profundizando en función de sus características).

En todos los programas se encuentra implementada la realidad presente en la sociedad y en las empresas como es la inteligencia artificial y la analítica de datos, si bien se puede profundizar en el máster (título propio) en Ciencia de Datos e lA que se encuentra ya en su 5º

El centro universitario ofrece ade-

más formación gratuita en transformación digital para directivos de pymes y autónomos así como para jóvenes a través del programa. Agentes del Cam-

La capacidad de adaptación, el pensamiento crítico y la innovación serán las claves del éxito en las profesiones del futuro. Los programas de CES-TE no sólo forman en conocimientos técnicos, sino que también desarrollan estas habilidades blandas a través de métodos prácticos, como el trabajo en equipo y los proyectos reales de la mano del claustro de profesores (todos formación, los graduados de CESTE Masters.

estarán preparados para liderar en un entorno laboral en constante evolución y contribuir significativamente al desarrollo de sus organizaciones y la socie-

Para jóvenes interesados en iniciar una carrera profesional en el ámbito de la tecnología, CESTE colabora con el Ciclo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Para facilitar el acceso a estos programas, Fundación CESTE pone a disposición de los estudiantes españoles y residentes en España diversos tipos de beca que van desde el 50% para los ellos profesionales en activo). Con esta Bachelor y DAM hasta el 80% para los

## Este mes con

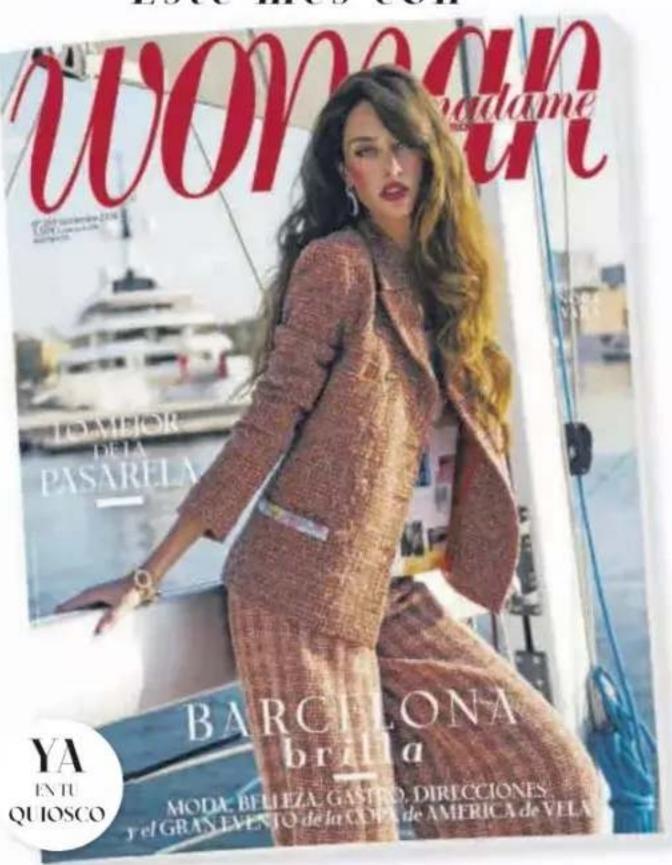

REGALO

# MAKE UP MUKENU

ACONDICIONADOR reparador intensivo & PROTECTOR solar y térmico

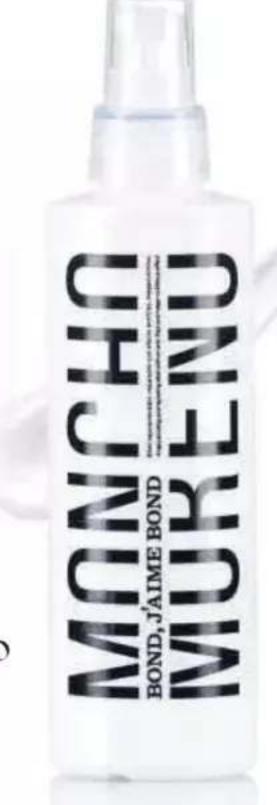

### COMPAÑÍA LÍDER EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

# Grupo Vall Companys: oportunidades para el talento de Aragón

La empresa apuesta por un modelo que potencia el desarrollo de sus empleados y el crecimiento sostenible de las comunidades donde opera

Grupo Vall Companys, líder agroalimentario español, destaca por su
compromiso con las personas y el temitorio. Este enfoque le ha valido el reconocimiento como *Top Employer*por cuarto año consecutivo. La empresa apuesta por un modelo de desarrollo que potencia el talento de sus
empleados y el crecimiento sostenible de las comunidades donde opera, con Aragón como una región estratégica tanto para el grupo como
para el sector cárnico en España.

#### El talento como motor de crecimiento

El talento es un recurso fundamental para Grupo Vall Companys, que tiene más de 12.550 profesionales, 2.250 de ellos aragoneses. La empresa ha adoptado una filosofía que valora el potencial de cada trabajador, ofreciendo oportunidades de crecimiento personalizadas. Este enfoque no solo fomenta la creatividad y el trabajo en equipo, sino que impulsa la competitividad del grupo, haciéndolo un referente en su sector.

La atención a las trayectorias individuales refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo interno y la satisfacción de sus empleados, quienes ven en la compañía una oportunidad de crecimiento constante. El grupo se preocupa por identificar el potencial de sus colaboradores, ofreciendo oportunidades que responden a sus necesidades específicas en cada momento de su carrera.

#### Territorio estratégico

Aragón ha adquirido una importancia esencial en la estrategia de Grupo Vall Companys. Con cinco plantas de producción en la región, esta comunidad es clave para la expansión del Grupo y para el sector cárnico español. Su ubicación estratégica y su fuerte tejido agroindustrial la han convertido en un pilar fundamental para la empresa.

Para Grupo Vall Companys, apos-

tar por Aragón significa aprovechar su potencial productivo y reforzar su compromiso con el desarrollo del mundo rural. Esta conexión con el territorio no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también ayuda a frenar la despoblación en áreas rurales, al crear empleo y dinamizar las economías locales.

El arraigo territorial es un valor central para Grupo Vall Companys, que contribuye activamente a la revitalización de los pueblos aragoneses a través de sus actividades y su implicación en proyectos que promueven el desarrollo sostenible de estas áreas.

#### Formación y crecimiento

La inversión en formación es una de

las principales apuestas de Grupo Vall Companys, con una inversión que supera los 530.000 euros. La empresa ofrece a sus empleados un programa de desarrollo profesional en su campus virtual, que incluye formación en liderazgo, innovación y gestión de equipos. Esta oferta formativa se adapta a las necesidades de cada trabajador, proporcionando herramientas y conocimientos clave para su evolución dentro de la empresa.



Además, el Grupo ha puesto en marcha el Campus Farm, un programa de formación dirigido a granjeros integrados, que combina formación online y presencial. Este modelo permite que cada granjero reciba capacitación personalizada en áreas como la gestión productiva y la sanidad animal, ajustándose a sus responsabilidades diarias. Esta formación especializada no solo mejora la profesionalización del sector ganadero, sino que también

fomenta una relación más estrecha entre la empresa y los granjeros, asegurando una producción sostenible y de calidad.

#### Alianzas estratégicas

Grupo Vall Companys también se compromete a formar nuevos talentos colaborando con centros educativos. En Aragón, ha establecido más de 40 acuerdos con centros de formación

> profesional y universidades, incluida la Universidad de Zaragoza. Estas alianzas permiten captar profesionales altamente capacitados en áreas clave como la calidad, la producción porcina y avícola, la logística y la administración.

Estas colaboraciones estratégicas no solo garantizan la sostenibilidad del sector agroalimentario, sino

que también son una respuesta directa al desafío de la despoblación en las zonas rurales. Al ofrecer oportunidades formativas y laborales en Aragón, Grupo Vall Companys contribuye a retener el talento joven en la región.

#### Un freno a la despoblación

El compromiso de Grupo Vall Companys con el desarrollo territorial va más allá de su actividad empresarial. A través de iniciativas como el Proyecto Arraigo y Pueblos Vivos Aragón, está contribuyendo a frenar la despoblación en zonas como la comarca de Cinco Villas.

Este esfuerzo por revitalizar las áreas rurales no solo se traduce en la creación de empleo, sino también en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, garantizando el acceso a servicios y a oportunidades laborales atractivas.

#### Compromiso con las personas y el territorio

En resumen, Grupo Vall Companys ha consolidado un modelo de éxito basado en el desarrollo del talento y el crecimiento personalizado de sus empleados. La apuesta por la formación continua, el apoyo al relevo generacional y el compromiso con las comunidades rurales han sido pilares fundamentales en su estrategia. Aragón, en particular, se ha consolidado como un territorio clave para el grupo, tanto por su capacidad productiva como por su potencial humano.

Con una visión clara hacia el futuro, Grupo Vall Companys sigue demostrando que el talento y el compromiso con las personas son claves para su éxito. Este enfoque no solo impulsa el crecimiento del grupo, sino que también contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, asegurando un futuro prometedor para sus empleados y para el sector agroalimentario en su conjunto.

#### PROFESIONALES DEL FUTURO DEL GRUPO VALL COMPANYS EN ARAGÓN

#### Luis Tartaj

«Desde fuera, sabes de la importancia de la industria agroalimentaria en Aragón y del Grupo Vall Companys. Una vez dentro, conoces un gran grupo comprometido con mejorar y volcado en las personas y el territorio. Que grandes empresas apuesten por el mundo rural permite que gente como yo, que salimos de nuestros



pueblos a formarnos a la ciudad, podamos volver y mirar hacia el futuro con optimismo».

#### Natalia Cavero

«El Grupo me ha dado oportunidades en función de mis necesidades en todo momento. Empecé en una de las plantas del Grupo, y cuando se abrió una vacante que se adecuaba más a mis intereses y que requería los estudios que yo tenía, me ofrecieron una promoción. Estoy muy satisfecha y sé que podré seguir crecien-



do y aportando valor dentro del departamento de Desarrollo y Gestión de Personas».

#### Rubén García

«A lo largo de los once años que llevo trabajando en Cárnicas Cinco Villas -Grupo Vall Companys, he crecido de la mano de la empresa. Entré de prácticas en el año 2013 y poco a poco fui viendo que tenía muchas opciones para crecer y desarrollarme. El equipo de Gestión de Personas del grupo ha sabido



ver en cada momento qué oportunidad ofrecerme y dónde podía encajar mejor».

#### Sudokus

| 5 |   |   |   |   | 8 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 |   |   |   |   |   | 9 | 8 |
| 1 | 7 |   |   |   |   | 5 |   |   |
| 6 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 8 | 6 |
|   | 8 |   | 3 |   | 1 | 7 |   | 9 |
|   | 1 | 5 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 2 | 9 |   | 7 |   |
| 7 | 6 |   |   |   | 4 |   |   |   |

|   |   | 9 |   |   |   | 6 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 3 |   |   |   |   |
| 3 |   |   | 6 | 4 |   | 2 |   |
|   |   | 6 | 9 |   | 5 |   |   |
|   | 4 |   | 1 |   |   |   |   |
| 8 | 7 |   |   |   |   | 3 |   |
|   | 3 |   |   |   | 8 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 7 | 6 |
|   | 8 |   |   | 7 | 9 | 1 |   |

|   | 6 |   |   |   |   | 2 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 7 | 3 |   |
|   |   | 2 |   | 5 | 4 |   |   |
| 3 |   |   |   | 8 |   |   |   |
| 8 |   | 5 |   | 6 | 1 |   |   |
|   |   |   | 7 | 4 | 9 |   |   |
|   |   |   |   | 9 |   | 6 |   |
|   |   | 4 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   | 3 |   |   |   | 1 |

| i  | 3   | 6     | P.   | 1   | 8         | 2       | 9   | Ł   |
|----|-----|-------|------|-----|-----------|---------|-----|-----|
| Į. | L   | 9     | 6    | 2   | 9         | E       | P   | 8   |
| 2  | P   | 8     | 9    | ε   | 1         | 9       | 4   | 6   |
| 6  | S   | L     | 1    | 9   | Ξ         | *       | 8   | 2   |
| 9  | 8   | 1     | 2    | 9   | Þ         | L       | 6   | ε   |
| E  | 2   | Þ     | L    | 8   | 6         | L       | 9   | 9   |
| b  | 9   | 9     | €.   | 6   | 2         | 8       | L   | ı   |
| 8  | 6   | 2     | 9    | L   | 1         | 9       | 3   | 1   |
| L  | 4   | £     | 18   | P   | 9         | 6       | 2   | 9   |
| Z  | Hor | 3     | 8    | 7   | 9<br>citt | 6<br>as | S   | S   |
|    |     |       |      |     |           |         |     |     |
| 1e | 105 | re    | CU   | aa  | 105       | de      | 9   | (9  |
| u  | adr | ad    | 05.  | co  | m (       | ifr     | as  | del |
|    | LO  | 37-20 |      |     | top.      | 995     |     |     |
| d  | 100 | :26   | 2 24 | chr | 3.11      | mil     | 467 | 384 |

número en una misma fila, en una misma columna, o una subcuadrícula de 3x3

| Þ  | 9  | 8 | 9 | 2  | 1 | 3   | L    | 6 |
|----|----|---|---|----|---|-----|------|---|
| 6  | 3  | 4 | 9 | >  | 2 | L   | 8    | 9 |
| 2  | 8  | 9 | ε | I. | L | Þ   | 6    | 9 |
| L  | t  | 9 | 8 | 6  | 9 | 1   | 3    | ε |
| J. | 2  | 4 | Þ | 9  | g | 6   | 3    | 8 |
| 9  | 6  |   | 2 | 2  | 8 | 9   | 1    | 4 |
| 8  | 9  | 8 | L | 1  | 6 | 2   | 9    | 1 |
|    |    |   |   |    |   | 200 | i di |   |
| t. | Þ  | S | 2 | 3  | 8 | 9   | 6    | L |
| В  | 6  | ε | 1 | 9  | 9 | 9   | 1    | 2 |
| 1  | 9  | 2 | 6 | k  | Þ | 3   | 8    | 9 |
| E  | 8  | 6 | Þ | 1  | 9 | 1   | 2    | 9 |
| 7  | 1  | L | 9 | 6  | 3 | 9   | Þ    | 8 |
| r  | 2  | 9 | 8 | 2  | 1 | 6   | L    | £ |
| 9  | 1  | Þ | 9 | 8  | L | 2   | 3    | 6 |
|    | -  | 1 | 1 | 9  | 3 | 8   | 9    | Þ |
| 6  | b. | - |   |    |   |     |      |   |

#### Seis diferencias





distinto. 4. El pomo esta mas arriba. 5. El cabello es diferente. 6. La pizarra es mas Diferencias: I. El cinturón es más ancho. Z. Falta el cuello. 3, El lomo del libro es

#### Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Muy rico, colmado de bienes de fortuna. Unidad fonológica mínima capaz de distinguir significados.-2: Utilicemos. Relativas a la hulla.-3: Fundamentales, esenciales. En los cuentos infantiles, geniecillo o enano. Conjunción copulativa.-4: Publica un libro. Bizcocho uruguayo de forma circular con dulce en el centro.-5: Manda, gobierna, dirige. Atasca un conducto. Continúo.-6: Apócope de tanto. Altares. Posición social.-7: Símbolo del amperio. Alcanzar, conseguir. Lección o capítulo del Corán.-8: Concede. Espacio de tiempo corto. Nombre de mujer. Símbolo del carbono. -9: Cabra montés. Manecilla del reloj. Dios del sol.-10: Cultivo y labor del campo. Pedazos de madera cortos y gruesos. Apócope de santo.-11: Sustancia sólida, blanda y amarillenta que segregan las abejas para formar las celdillas de los panales. En la India, China y otros países de Oriente, trabajador o criado indígena. Antigua ciudad de Asia Menor.-12: Mono capuchino. Tenían. Pide algo con apremio.-13: Asistir a un acto. Confederar para algún fin. Realizar, llevar a cabo algo.-14: Sitios donde se hallan huesos. Apuntado.-15: Dijera que algo no existía o que no era verdad. Habitantes de las llanuras.

VERTICALES.- 1: Primera fase de la adolescencia. Acto.-2: Atrevimiento. Ventilarse.-3: Señaló o destinó a alguien o algo para determinado fin. Excelente, que sobresale. Simbolo de la plata.-4: Arroja, exhala o echa hacia fuera algo. Freno del caballo con las riendas y todo el correaje que sirve para sujetarlo a la cabeza del animal. Piedra sagrada.-5: Piedra muy dura y sólida. Agrede. Escapar.-6: Mamífero carnívoro plantígrado, de gran tamaño. Zarcillo. Embarcación de remo muy estrecha.-7: Letra del plural. Recinto de un edificio situado bajo del nivel de la calle. Instrumentos musicales de viento. -8: Voz de asombro. Nombre de varón. Pasar de dentro afuera. Abreviatura de litro. -9: Juntar. Contraria a algo, o que muestra resistencia a hacer algo. Artículo contracto.-10: Conjuntos de embarcaciones que tienen un destino común. Signo del zodíaco. Novena.-11: Árbol ulmáceo. Mosca africana que transmite la enfermedad del sueño. Coloca, sitúa.-12: Prefijo que significa nuevo. Baño de vapor, en recinto de madera, a muy elevada temperatura.-13: Símbolo del erbio. Tocado persa. Cortar con sierra.-14: Ciudad de Nicaragua. Rasgón.-15: Establecimientos benéficos. Personas que trajinan con canoas.

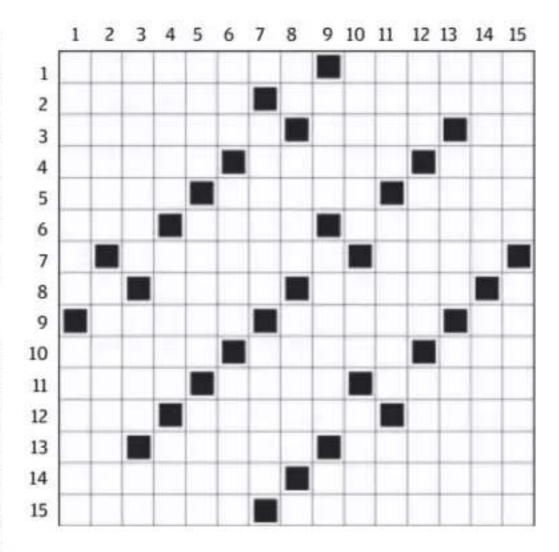

13: Ir. Aumar. Operar-14: Osarios. Anotado.-15: Negara. Llaneros. Elena. C.-9; Ibice. Saeta. Ra.-10; Arada. Tacos. San.-11; Cera. Culi. Efeso.-12; Cal. Hablan. Urge.-4: Edita. Ojito. Mal-5: Rige. Atora. Sigo. 6: Tan. Aras. Status.-7: A. Obtener. Sura.-8: Da. Rato. Solución sólo horizontales.-1: Poderoso. Fonema.-2: Usemos. Hulleras.-3: Basicos. Nomo. Ni.-

## Olafo el vikingo Por Chris Brownie





#### **Ajedrez**

Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-f4, gxf4+; 2-Rh4, Re4; 3-Rg4

#### **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL ▶ Si se decide a practicar algún deporte no pretenda ir más allá de sus posibilidades. En el plano amistoso no asuma problemas que no le conciernen. Dedigue la velada a descansar.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO Su grado de condescendencia estará en el más alto nivel, pero trate de controlarlo o alguien podría aprovecharse. Alegría y buen humor estarán hoy presentes en todas las situaciones.

**GÉMINIS** 21 MAYO A 20 JUNIO ▶ No busque nuevas salidas a su trayectoria profesional ya que su juicio no será claro. No desatienda su vida social, ya que puede darle contactos muy útiles. Clima familiar apacible.

CANCER 21 JUNIO A 22 JULIO La fantasia puede nublar su capacidad de juicio en sus relaciones laborales. En el amor procure mostrarse más moderado y no agobiar a los demás con sus manifestaciones de cariño.

LEO 23 JULIO A 22 AGOSTO ► Necesita profundizar más en ciertos temas laborales antes de tomar decisiones. Su sociabilidad le permitirá disfrutar al máximo de la amistad. Hará planes de viaje con su familia.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE Será muy objetivo enfocando unos temas de trabajo. Una obligación familiar, habitualmente tediosa, le resultará muy agradable. Los enamorados tendrán mucho que decirse.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE ▶ No gozará del ambiente familiar que necesita, sintiéndose decepcionado por la poca comprensión de los demás. Procure no hacer una montaña de pequeños problemas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE ➤ Su extremismo estará muy acentuado, lo que puede llevarle a exageraciones. Gozará con manifestaciones de tipo artístico. Le irá mejor si deja que lleve la iniciativa su pareja.

**SAGITARIO** 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE ▶ No se quedará tranquilo hasta comprobar que un asunto de trabajo va por el buen camino. Una reunión social puede ser muy buena para su profesión. Velada para la vida familiar.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO Dosifique su vida social y no gaste alegremente su dinero o lo lamentará. Vida familiar y amistosa con altibajos debido a su independencia y sus pocas ganas de compartir.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO Su sentido práctico y su vitalidad le permitirán quitarse de encima tareas engorrosas. En el plano amistoso no haga preguntas indiscretas. Calma y paz en su vida familiar.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO ▶ Le irá mejor en materia profesional si aprovecha la iniciativa de los demás y la sigue. Canalice de forma constructiva su excesiva ansiedad. Buenas relaciones afectivas.

el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

### El tiempo

#### Mañana Temperaturas mínimas en ligero descenso Máxima Mínima Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con Prevista en Prevista en en Aragón intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en Zaragoza Zaragoza descenso; máximas en ascenso en el Pirineo y el sistema Ibérico y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento flojo variable. Jaca 5º/20º Benasque 00/190 **El Sol Probabilidad** Sos de lluvia en Salida 07.40 del Rey Zaragoza 20.19 Puesta Huesca Católico /~ Barbastro 9°/21° 5°/20° 6°/22° La Luna Salida 17.52 Sariñena Puesta 01.31 8°/23° Monzón 8º/24º Nueva 3 de octubre Creciente Zaragoza 10 de octubre Fraga 10°/24° Calatayud 10°/25° Llena 4º/22º 18 de septiembre Sotonera Menguante 25 de septiembre Daroca 40/220 **Embalses** Mediano **Alcañiz** 90/240 España, hoy Calamocha 3º/21º Montalbán mín, máx. El Grado 13 20 3º/21º m³/s el A Coruña caudal del 20 23 Alicante Ebro ayer a 13 18 Bilbao su paso por 13 28 Cáceres Zaragoza Santa Ana Córdoba 19 34 Teruel Las Palmas 18 22 6°/24° 2 15 León 9 18 Logroño Mequinenza Madrid 12 24 22 25 Málaga 20 26 Murcia 10 17 Oviedo 7 19 Palencia 16 21 Palma 10 16 Pampiona San Sebastián 13 17 **Indice UV** 10 19 Santander 18 35 Predicción para mañana del índice de radiación UV máximo Sevilla en condiciones de cielo despejado 14 24 Valencia 11 22 Zaragoza 8 9 10 11 Riesgo ALTO en Zaragoza, Huesca y Teruel Huesca Zaragoza Teruel

#### Santoral

San Juan Crisóstomo San Amado de Sens San Amado de Sion San Emiliano de Valence San Julián de Ancira San Litorio de Tours San Marcelino de Cartago San Maurilio de Angers San Venerio de Tiro Maggiore

## **Farmacias**

| ZARAGOZA                |              |
|-------------------------|--------------|
| De 9:30 a 9:30 del dia  | a siguiente: |
| DELICIAS                | 20           |
| Avda. de Madrid, 137    | 976331242    |
| <b>AVENIDA CATALUÑA</b> |              |
| Avda. Movera, 380       | 976586467    |
| TORRERO                 |              |
| Carlo Scarpa, 7         | 976974300    |
| LAS FUENTES             |              |
| FL Ballesteros, 11-13   | 976414025    |
| ACTUR                   |              |
| María Zambrano, 28      | 976737874    |
| GRAN VÍA                |              |
| Po Maria Agustin, 28    | 976430785    |
|                         |              |

976226203

Pº. de Sagasta, 8

| CALATAYUD              |           |
|------------------------|-----------|
| Pl. Primo de Rivera, 7 | 976881826 |
| CASETAS                |           |
| Ctra. Logroño, km. 18  | 976774537 |
| EJEA                   |           |
| Pº Constitución, 55    | 976664034 |
| LA ALMUNIA             |           |
| Castellán Amposta, 2   | 976812078 |
| TARAZONA               |           |
| Av. de Navarra, 34     | 976640530 |
| UTEBO                  |           |
| García Lorca, 3        | 976786494 |
| HUESCA                 |           |
| Avda. Monegros, 27     | 974242290 |

|        |           | BARBASTRO                    |           |
|--------|-----------|------------------------------|-----------|
| era, 7 | 976881826 | General Ricardos, 22<br>JACA | 974310544 |
| m. 18  | 976774537 | Mayor, 20<br>SABIÑÁNIGO      | 974361486 |
| , 55   | 976664034 | Serrablo, 57                 | 974480033 |
| sta, 2 | 976812078 | TERUEL                       |           |
|        |           | Avda. Sagunto, 30            | 978624785 |
| 34     | 976640530 | Playa de Aro, 2<br>ALCAÑIZ   | 978621550 |
|        | 976786494 | PL Santo Domingo, 4          | 978870889 |
|        |           | Mayor, 2<br>ANDORRA          | 978830106 |
|        |           | La Unión, 5                  | 978842019 |
| 5, 27  | 974242290 | Avda. San Jorge, 36          | 978880979 |
|        |           |                              |           |

#### Cortes de agua

MAÑANA

No hay previstos cortes de agua.

La aclaración de incidencias podrá facilitarse por la Unidad de Guardallaves adscrita al Servicio de Explotación del Agua Potable, Vía de la Hispanidad 45-47, llamando al teléfono **976721550**.

#### La suerte

| ONCE           |           | 12/09/2024   |  |  |
|----------------|-----------|--------------|--|--|
| 65,316         |           | Serie: 002   |  |  |
| El Gordo       | 08/09/202 |              |  |  |
| 03-06-10-38-51 |           | Clave: 3     |  |  |
| ACE            | RTA       | NTES EUROS   |  |  |
| 5+1            | 1         | 6.072.239,81 |  |  |
| 5+0            | 1         | 157.720,73   |  |  |
| 4+1            | 15        | 1.911,77     |  |  |
| 4+0            | 155       | 215,84       |  |  |
| 3+1            | 893       | 42,82        |  |  |
| 3+0 7          | 297       | 17,03        |  |  |

**Súper ONCE** 12/09/2024

16.148

124.535

5,92

3,00

Sorteo 5

2+1

2+0

02-04-07-14-19-20-23-24-32-34-49-51-55-60-62-69-74-76-83-85

#### Euro Jackpot

Sorteo 10/09/2024 07-10-31-41-46 Soles: 01-05

#### **Eurodreams**

Sorteo 12/09/2024 16-27-31-34-38-39 S: 01

Donoloto

| Triplex  | 12/09/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 815        |
| Sorteo 2 | 223        |
| Sorteo 3 | 627        |

12 100 12021

| 05-06-0<br>ACERTA | 8-17-33-36 | C:28-R:3<br>EUROS |
|-------------------|------------|-------------------|
| 6                 | 0          | 0,00              |
| 5+C               | 2          | 73.368,03         |
| 5                 | 75         | 978,24            |
| 4                 | 4.819      | 22,84             |
| 3                 | 94.042     | 4,00              |

#### Euromillones 10/09/2024

06-29-46-47-48 El millón: GIPS14

| El millón: GJR51470 |            | E: 09-02   |
|---------------------|------------|------------|
|                     | ACERTANTES | EUROS      |
| 5+2                 | 0          | 0,00       |
| 5+1                 | 1          | 484.860,85 |
| 5+0                 | 6          | 18.886,66  |
| 4+2                 | 13         | 2.715,11   |
| 4+1                 | 357        | 182,13     |
| 3+2                 | 954        | 72,05      |
| 4+0                 | 811        | 59,56      |
| 2+2                 | 15.401     | 15,68      |
| 3+1                 | 18.241     | 14,77      |
| 3+0                 | 40.170     | 12,49      |
| 1+2                 | 93.391     | 6,50       |
| 2+1                 | 290,184    | 6,59       |
| 2+0                 | 629.021    | 4,90       |

**La Primitiva** 12/09/2024 08-10-22-36-44-45 C:28 R:6 Joker: 2 445 600

|     | ACERTAN | TES EUROS |
|-----|---------|-----------|
| 6+R | 0       | 0,00      |
| 6   | 0       | 0,00      |
| 5+C | 5       | 41.068,59 |
| 5   | 226     | 1,665,76  |
| 4   | 10.450  | 52,40     |
| 3   | 191.741 | 8,00      |

#### Lotería Nacional

12/09/2024

| Primer Premio            | 70.129       |
|--------------------------|--------------|
| Segundo Premio           | 04.189       |
| R:                       | 9-8-3        |
| RECOMIENDA COMPROBAR LOS | DATOS EN LAS |

PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

## **PULSO DIPLOMÁTICO**

# González agradece a Sánchez su «interés por la democracia»

El presidente recibe al líder opositor venezolano en la Moncloa mientras el régimen de Maduro amenaza con romper las relaciones con España

MARIO SAAVEDRA IVÁN GIL Madrid

Pedro Sánchez recibió ayer al candidato venezolano Edmundo González y, tras la reunión, este le reconoció su labor en favor de la democracia en Venezuela. Alrededor de las 10:00, pocas horas después de aterrizar tras su viaje a China, el presidente del Gobierno paseó por la Moncloa y luego se reunió con el que, según las actas publicadas por la oposición, fue el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. Su asilo político en España ha desatado una tormenta política interna con la oposición de PP, Vox y PNV en el Congreso y la amenaza de Caracas de romper relaciones si se le reconoce como presidente electo.

La oposición venezolana y los exiliados en España están a la espera de que González decida qué va a hacer ahora. La situación es complicada, porque no puede formar un Gobierno en el exilio en España. Tras la reunión, González emitió un breve comunicado en el que aseguró que continuará. «Le ratifiqué [a Pedro Sánchez] mi determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio

Aunque Venezuela es uno de los países más complejos del mundo para hacer negocios, España sigue teniendo presencia, aunque con un peso en descenso. Ha pasado de ser el cuarto destino inversor español en 2004 a situarse más allá del puesto número 50 en 2021, según los datos del Instituto de Comercio Exterior (Icex).

En las relaciones comerciales, España es el tercer destino de las ventas venezolanas, con un total de 671,5 millones de euros el año pasado, el 11% del total. El primer destino fue EEUU, con el 60% del total; seguido por China, con el 11%, como España. En cuanto a los proveedores, es decir, las importaciones, España fue el séptimo, con 155,8 millones, el 2% del total. Por delante estuvieron China, EEUU, Brasil, Turquía, Argentina y



Pedro Sánchez recibe a Edmundo González, en los jardines de la Moncloa.

por más de ocho millones de electores», se lee en el texto. También agradece al presidente «su disposición de recibirnos a mí y a mi esposa en España» y le expresa su «reconocimiento por su interés de trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos».

La reunión se produjo tan solo un día después de que el Congreso de los Diputados, a instancias del PP, reclamase al Ejecutivo que se le reconozca como presidente electo de Venezuela. La cita no formó parte de la agenda institucional del jefe del Ejecutivo. Sánchez no obstante transmitió a González «una cálida bienvenida a nuestro país» y defendió su acogida a través de la red social X «mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos». Por otra parte, hizo equilíbrios para asegu-

rar que «España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela».

Fernando Calvo / Moncloa

#### Detonante en el Congreso

La portavoz del Gobiemo, Pilar Alegría, subrayó tras la amenaza de Venezuela de romper relaciones diplomáticas que «la embajada en Caracas está trabajando con absoluta normalidad». Los socialistas votaron el miércoles en contra de la iniciativa del PP para instar al Ejecutivo a reconocer a Edmundo González como presidente electo. Una medida aprobada por el Congreso que ha tensado las relaciones diplomáticas.

En este contexto, Alegría mostró el interés del Gobierno de «trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano», según declaró a los medios antes de acudir a un desayuno informativo. Una actitud que contrapuso a la de la oposición, a la que acusó de «servirse del pueblo venezolano para atacar al Gobierno de España». El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, fue un paso más allá para advertir que los populares,

#### La ministra Alegría destaca que la embajada en Caracas sigue trabajando «con absoluta normalidad»

«creyendo que atacaban al Gobierno, lo que ha hecho es atacar a todas las empresas que tienen sedes y relaciones comerciales en Venezuela». Una política de «tierra quemada», reprochó, para vaticinar que tendría «consecuencias».

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, propuso el miércoles romper «de inmediato» todas las «relaciones diplomáticas, comerciales y consulares». Si bien propuso que la iniciativa pase por ciertos canales formales, se espera que sea aprobada en breve. Rodríguez se mostró a favor de que en la resolución se incluyera el cese de los vuelos comerciales entre Madrid y Caracas de las líneas aéreas españolas.

Aunque España sigue teniendo intereses económicos en Venezuela, ha pasado de ser el cuarto destino inversor español en 2004 a situarse más allá del número 50.

# Una relación comercial a la baja

Canadá. Lo que más exporta el estado caribeño es petróleo y derivados y lo que más importa, maquinaria y material eléctrico, así como alimentos y bebidas. El proteccionismo, la inflación y la falta de divisas influyen directamente sobre el comercio.

La calificación crediticia del país por parte de las principales agencias, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch, es de país en suspensión de pagos, sin solvencia, con una deuda, por tanto, considerada peor que el bono basura. En AGUSTÍ SALA Barcelona

los últimos años, más que nueva inversión, los volúmenes que mueven las empresas españolas están relacionados con la reinversión de beneficios o su mantenimiento. El ejercicio en ese país está muy supeditado a la devaluación de la moneda y las grandes limitaciones a la repatriación de beneficios.

Las únicas excepciones que en los últimos años han destacado en el país caribeño son tres grandes operaciones de origen español. En 2004, Telefónica aterrizó en Venezuela, con la segunda operadora de telefonía móvil del país. Repsol, por su parte, desembarcó en Venezuela en 1993, con varios activos de gas y crudo gestionados y mantiene su colaboración con Petróleos de Venezuela. Y la tercera es Mapfre, que llegó en 1997 con la compra de una aseguradora local. Otras empresas presentes son Ac-

ciona, Editorial Planeta, Santillana, Elecnor, Adecco o Duro Felguera, entre otras.

Desde hace años, los flujos de inversión están prácticamente planos. Pero la inversión venezolana en España cuenta con un elevado peso debido a Abanca a través de Banesco; así como las family offices que se dedican a gestionar los patrimonios de familias adineradas y se centran en las inversiones financieras, inmobiliarias y empresariales. Predominaron en España mediante la adquisición inmobiliaria o Golden Visa, es decir la obtención de visado a cambio de acometer de inversiones en España, algo que el Gobierno quiere eliminar ahora para rebajar la tensión en el sector inmobiliario, ya que afecta a residencias de un mínimo de 500.000 euros. ■

el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024 España | 27

### Reforma del Reglamento de Circulación

# Interior quiere rebajar a 0,2 la tasa de alcohol para los conductores

Actualmente se permite 0,5 pero muchos países europeos ya han bajado el umbral • La bebida está presente en 1 de cada 3 accidentes mortales en España

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ Madrid

La tasa de alcohol permitida a los conductores pasará en España del actual 0,5 al 0,2 (gramos por litro de sangre) si se abre paso una reforma del Reglamento de Circulación que quiere llevar a cabo el Ministerio del Interior. Ayer, el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, hizo un anuncio en este sentido durante un desayuno del Foro Nueva Economía celebrado en Madrid. Con la medida, dijo Marlaska, se quiere imitar la seguridad extremada en países europeos con menores tasas de siniestralidad en el tráfico rodado.

Interior quiere «impulsar» un debate político acerca de esta reforma, explicó el ministro, que tiene previsto su envío al Congreso cuando se pueda tratar el calendario con el Grupo Socialista. Además de reducir la tasa de alcoholemia permitida en sangre, también se reduciría la presencia consentida en el aire espirado, las pruebas de soplado, en las que la tasa tope bajaría del 0,25 (miligramos de alcohol por litro de aire) hasta el 0,10.

Marlaska hizo el anuncio sin descender a detalles más técnicos y tras subrayar que este cambio normativo lo ha promovido Interior tras escuchar a las víctimas de los accidentes en carretera. La medida se toma, indican las fuentes consultadas en Interior, tras escuchar las reclamaciones de colectivos como la Asociación Stop Accidentes, la Fundación Mapfre, la Asociación Española de la Carretera o la dirección de Tráfico del Gobierno navarro, entre otras.

#### El sentir de las víctimas

En su comparecencia pública, el ministro recordó que «alcohol y drogas están presentes en más de la mitad de los accidentes» y, recogiendo el sentir y el enfoque de las víctimas de estos siniestros, redefinió el concepto: «No son accidentes, es violencia vial», enfatizó.

Esta iniciativa ya se consideró en el pasado mes de junio, si bien entonces la contemplaba Interior para aplicársela a los conductores noveles –una de las franjas donde más incidencia tiene el alcohol al



Un coche siniestrado en Redondela (Pontevedra) cuyo conductor quintuplicó la tasa permitida de alcohol.

«No son accidentes, es violencia vial», denuncia Marlaska al destacar el consumo de drogas y alcohol

volante— y los profesionales del transporte de viajeros o mercancías. Ahora se planea aplicársela a todos los poseedores de carnet de conducir.

La ambición de la medida creció este verano, en el trámite de audiencia de la Dirección General de Tráfico (DGT) a los afectados. Las asociaciones comunicaron a la DGT que no era lógico desde el punto de vista de la seguridad vial permitir a unos conductores beber más que a otros. En Interior encontraron que esa opinión es un clamor entre los colectivos de damnificados por accidentes.

La reforma que se quiere llevar a las cámaras tocará el artículo 20 del Reglamento de Circulación, el que contempla los límites de la bebida cuando se conduce. Marlaska se ha mostrado convencido de que «la sociedad española está madura» para aceptar esta medida.

Las tasas de alcohol por encima de lo permitido están presentes en el 26% de los accidentes mortales en carretera, según datos de la DGT. Pero el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha realizado estudios que concluyen que el alcohol, ya sea por debajo o por encima de la tasa legal, participa en el 33% de los accidentes con muertes.

#### 50.000 condenas en 2023

La alcoholemia en la conducción llevó a la emisión de más de 50.000 sentencias condenatorias el año pasado, según la Memoria de la Fiscalía, recientemente publicada.

En una vigilancia especial emprendida por la DGT entre el 19 y el 25 de agosto, la Guardia Civil de Tráfico detectó a 3.801 conductores con tasas no permitidas de alcohol o drogas, de un total de 225.946 conductores sometidos a control. La cifra de detecciones implica un índice de 543 infractores diarios, con un 89,3% de ellos sorprendidos en controles preventivos. De un total de 221.7852 pruebas de alcoholemia realizadas esos días salieron 2.156 conductores dando positivo, de los cuales 107 estuvieron implicados en un accidente. En pruebas de presencia de drogas en sangre, 4.194 realizadas aquella semana, se detectaron 1.645 infractores; 75 tras participar en un accidente. El cannabis fue la sustancia más frecuente en el muestreo.

De forma complementaria a esta reforma del Reglamento de Circulación, la DGT está embarcada en una sucesión de campañas para desterrar en España la idea permisiva de que existe un consumo moderado de alcohol a la hora de conducir, tratando de extender la conciencia de que, al volante, no hay consumo pequeño.

Hay ejemplos europeos en las que se fija el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que está estudiando y valorando este asunto. Fuera de la UE, Noruega; dentro, Suecia −referencia en materia de seguridad vial −, Polonia y Estonia, también con límites implantados del 0,2. Otros países, como Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Chequia, no permiten más que cero alcohol en sangre cuando se sale a la carretera. ■

## Investigación

## Archivada la querella que Vox presentó contra Begoña Gómez

CRISTINA GALLARDO ÁNGELES VÁZQUEZ Madrid

La jueza Coro Monreal ha archivado por «falta de significación delictiva de los hechos» una querella presentada por Vox contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por la creación y desarrollo del software de la Universidad Complutense utilizado en la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigía en dicho centro. Según los de Santiago Abascal, habría aprovechado para sus fines personales, a través de su empresa Transforma TSC. Y le acusaba de tráfico de influencias por la adjudicación para el desarrollo de este programa informático por importe de 72.000 euros.

La jueza, titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, expone en su auto que las resoluciones administrativas que se apuntan son las que firma el vicegerente de Organización y Planificación de la Complutense, David Bragado, y son ordenando la adjudicación del contrato que desarrolla el software a Delotitte Consulting (por 60.000 euros más 12.000 de IVA). También ha analizado el acuerdo de la mesa de contratación y concluye que «ninguna influencia consta que haya podido ejercer» la esposa de Pedro Sánchez en este responsable del centro académico, «ni sobre los miembros de la mesa de contratación».

#### Evita que salpique a Gómez

Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no tenía intención de que el testimonio del que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, se saliera del objeto del procedimiento, que es la presunta venta fraudulenta de mascarillas por la trama del caso Koldo. Por ello ha impedido a las acusaciones populares personadas -todas ellas, también en el caso de Begoña Gómez – realizar cualquier pregunta relacionada con la esposa del presidente del Gobierno o con Venezuela. El exresponsable de Air Europa afirma que fueron contactados por Soluciones de Gestión y duda hasta del número de vuelos realizados, dato que ha delegado en directivos de la compañía.■

28 | España Viernes, 13 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### Inmigración ilegal

# Crece la tensión en Ceuta por las llamadas a una oleada migratoria

Alerta por una convocatoria marroquí en redes para pasar a la ciudad autónoma este domingo

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ Madrid

Los guarismos 15/09/24 y una bandera de España son el lema de la convocatoria. La fecha, utilizada como eslogan, encabeza una numerosa porción de los mensajes que entre usuarios marroquís de redes sociales proliferan esta semana. Su contenido, un llamamiento a pasar a Ceuta este domingo, alimenta la tensión a uno y otro lado de la frontera, mientras las fuerzas de seguridad marroquís encadenan detenciones en su territorio.

A última hora del pasado miércoles eran ya 60 las personas detenidas por la gendarmería marroquí, en redadas iniciadas previo peinado online. Los capturados son usuarios de perfiles de Instagram, mayoritariamente, que han emitido los mensajes o les han hecho caso poniéndose en marcha hacia el norte desde ciudades como Fez o Rabat.

Un primer comunicado de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (La DGSN, policía marroquí), anunció la detención de 13 personas en Tánger y Tetuán. El organismo acabó la jornada confirmando públicamente la captura de 60 personas, a los que atribuye ser «sospechosas de participar en la fabricación y difusión de noticias falsas en las redes sociales que incitan a la organización de operaciones masivas de inmigración ilegal, en operaciones de seguridad que afectan a los intereses de la seguridad nacional y del control territorial nacional».

Es el contenido escueto del último comunicado de una operación policial que trataría de disuadir a jóvenes marroquís de intentar un cruce a nado, o entradas por otros métodos, en la localidad española. Fuentes policiales destinadas en la ciudad confirman el arribo a las cercanías de Castillejos (Marruecos) de diez lanchas rápidas de la Marina Real marroquí para reforzar la vigilancia de cara al fin de semana. A esos refuerzos se habrían incorporado también gendarmes antidisturbios, si bien este extremo no tiene confirmación oficial.

#### «Que Alá os ayude»

El número de los llamados «nadadores» viene aumentando este verano, desde que grupos de jóvenes decidieron aprovechar unos días de niebla en julio y agosto para in-



Inmigrantes subsaharianos amontonados tras los enfrentamientos con la policía de Marruecos durante un intento de salto de la valla de Melilla el 26 de junio de 2022.

Marruecos ya ha detenido a 60 personas por publicar mensajes para la movilización

tentar llegar a territorio español nadando entre la playa de Castillejos y la playa de Ceuta, bordeando el espigón de El Tarajal. A finales del pasado mes lo había intentado más de un centenar, según fuentes del gobierno ceutí, y 19 de ellos consiguieron entrar en territorio español, según las estadísticas del Ministerio del Interior.

Uno de los mensajes más populares, difundido por un videobloguero conocido como Moha, tenía 89.000 visualizaciones al comienzo de la noche pasada. «¿Cómo están mis hermanos?» dice un cartel
que encabeza su emisión, junto al
consabido 15/09/2024 y la bandera española. El vídeo consiste en
una arenga: «Hermanos, sabéis
que el día 15 hay una salida. Que Alá
os ayude y lleguéis todos bien a España. Tenéis que ser fuertes.
Aguantad. Ojalá lleguéis todos sanos y salvos y podáis darle una alegría a vuestros familiares desde
España».

#### Ofertas de empleo

La mayoría de los vídeos, explican diferentes fuentes consultadas, dicen lo mismo. Es distinto otro tipo de mensajes, como el que aprovecha esta campaña para difundir una web argelina de colocaciones en Europa. «15/09/2024 Mete tu código juvenil», invita uno de ellos, y enlaza con bigmache.com, página de avisos con ofertas falsas y auténticas de empleo para africanos, que adorna sus anuncios para trabajar en el campo de países del norte con fotos de mujeres europeas atractivas ataviadas como campesinas.

#### Aviso de una diputada del PP

El pasado miércoles, en una tensa interpelación del Grupo Popular en el Congreso al ministro del Interior, la diputada melillense Sofía Acedo se hizo eco de esta campaña: «Se está preparando este domingo un asalto masivo a Ceuta», advirtió a Fernando Grande-Marlaska. La parlamentaria acusó de estar detrás a Marruecos, genéricamente y sin aportar más detalles. ■

José Luis Roca

## Mayoría parlamentaria

# El PSOE confía en que Ábalos seguirá «alineado con el Gobierno»

En la cúpula socialista creen que el exministro no se desmarcará de la hoja de ruta progresista

IVÁN GIL Madrid

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, arrancó el curso político desmarcándose del sentido del voto de los socialistas en el Congreso. El ahora diputado del Grupo Mixto tras su expulsión del Grupo Socialista por su responsabilidad política en el caso Koldo, apoyó la iniciativa del PP para reconocer a Edmundo González como presi-



José Luis Ábalos, durante el pleno del Congreso, el pasado lunes.

dente electo de Venezuela. Por otra parte, se abstuvo en la moción de los populares en contra del pacto fiscal con ERC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. En la cúpula del PSOE apelan a la «madurez» política de su exsecretario de Organización para mostrarse confiados en que seguirá «alineado con el Gobierno».

La lectura en Ferraz es que Ábalos no se desmarcará de la hoja de ruta progresista y que su posición en el Pleno de esta semana fue puntual. Respecto a Venezuela entienden que su voto responde a una posición propia sobre un asunto en el que viene trabajando antes incluso de ser diputado en el Congreso. Los socialistas votaron en contra de la iniciativa de reconocer el candidato de la oposición como presidente electo.

#### Compleja situación

La debilidad parlamentaria del Gobierno se vería acrecentada por un giro de Ábalos, que ha elevado el tono contra el Ejecutivo tras la auditoría de Transportes sobre el caso Koldo. Según recriminó, estaría dirigida a incriminarlo y a «intoxicar y contaminar la acción penal». En la dirección socialista explican sus críticas por su compleja situación por la investigación judicial, ya que el juez valora la posibilidad de instar al Supremo su imputación.

#### LAS DECISIONES DEL EJECUTIVO LABORISTA

# El Reino Unido pedirá un permiso a los ciudadanos de la UE para entrar en el país

El visado, que será electrónico y costará unos 12 euros, se pondrá en marcha a partir del próximo mes de abril • Los Veintisiete exigirán a los británicos una autorización similar desde el verano

LUCAS FONT Londres

El Reino Unido pedirá un permiso electrónico a los ciudadanos de los países de la Unión Europea, a excepción de Irlanda, para entrar en el país a partir del 2 de abril de 2025. El permiso, bautizado como Electronic Travel Authorisation (ETA), forma parte de los planes del Gobierno británico de digitalizar el sistema de control de fronteras para «incrementar la seguridad y mejorar la experiencia de los viajeros» y tendrá un coste de 10 libras (unos 12 euros). El Reino Unido establece así una igualdad de condiciones con la UE, que también exigirá a los ciudadanos británicos un permiso parecido a partir del próximo verano, aunque el precio será ligeramente inferior.

«La expansión mundial de la ETA demuestra nuestro compromiso de mejorar la seguridad mediante nuevas tecnologías y la implantación de un sistema de inmigración moderno», aseguró la secretaria de Estado de Inmigración y Ciudadanía, Seema Malhotra, a través de un comunicado. El Ministerio del Interior británico asegura que el ETA estará vinculado digitalmente al



Un grupo de viajeros en el aeropuerto londinense de Heathrow.

pasaporte del viajero y garantizará la realización de controles de seguridad más rigurosos antes de que las personas inicien su viaje al Reino Unido, con el objetivo de «evitar un abuso del sistema de inmigración». El sistema es similar al que utiliza Estados Unidos para ciudadanos de terceros países, entre ellos los de la UE. En el caso del Reino Unido, el permiso permitirá estancias en el país de hasta seis meses para un período de dos años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte, en caso de que esta sea anterior a los dos años. Este sistema ya estaba en vigor para los países del Golfo, entre ellos Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y

Catar, y a partir del 8 de enero también será necesario para cerca de 50 países extracomunitarios, entre ellos Australia, Canadá y Japón. Los últimos en precisar del ETA para entrar como turistas en el Reino Unido serán los ciudadanos de los veintisiete países miembros de la UE, que podrán empezar a solicitarlo a

partir del 5 de marzo del próximo año.

El permiso también será necesario para los viajeros que utilicen aeropuertos británicos como lugares de tránsito hacia sus destinos. Algo que ha provocado la preocupación de los principales gestores aeroportuarios, entre ellos el aeropuerto de Heathrow en Londres, que alertó el pasado agosto de la pérdida de 90.000 pasajeros en tránsito procedentes de los países del Golfo tras la entrada en vigor del ETA.

#### Impacto significativo

El Gobierno británico sostiene, sin embargo, que el sistema no tendrá un impacto significativo en las llegadas de pasajeros. «La digitalización facilita el paso por la frontera de millones de personas cada año, incluidos los visitantes que recibimos en el Reino Unido y que, según las previsiones, aportarán más de 32.000 millones de libras a nuestra economía turística este año», añadió Malhotra. El Ejecutivo asegura estar colaborando estrechamente con las compañías aéreas, marítimas y ferroviarias de todo el mundo, que considera «cruciales para garantizar una aplicación sin problemas de nuestro programa de digitalización».

# Starmer promete reformar el servicio de salud tras años de austeridad

El 'premier' carga contra los conservadores tras el informe que atribuye 14.000 muertes anuales a la situación crítica de la sanidad

L. F. Londres

El primer ministro británico, Keir Starmer, se comprometió ayer a reformar el Servicio Nacional de Salud (NHS) tras años de políticas de austeridad y de malas decisiones por parte de los anteriores gobiernos conservadores. Un plan que pretende implementar en los próximos 10 años y que incluye medidas para aliviar la enorme carga de trabajo de los profesionales sanitarios y reducir las largas listas de espera. El anuncio de Starmer se produjo horas después de la publicación de un informe que apunta a que la situación crítica de la sanidad pública ha provocado 14.000 muertes al año y ha frenado los diagnósticos de enfermedades como el cáncer. «Es

algo imperdonable, la gente tiene derecho a estar enfadada», aseguró Starmer.

El informe, comandado por Ara Darzi, exministro de Sanidad en el Gobierno de Gordon Brown y actual miembro independiente de la Cámara de los Lores, atribuye la delicada situación en el NHS a tres factores principales: las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno conservador de David Cameron, la reforma integral del servicio de salud impulsada por el ministro de Cameron Andrew Lansley y la pandemia del covid. Unas conclusiones que Starmer aprovechó para cargar con dureza contra el Partido Conservador. «La década de 2010 fue una década perdida para el NHS. Una década en la que los conservadores dejaron el servicio incapacitado y sin la preparación necesaria para enfrentar los retos del futuro», aseguró.

#### Digitalización y prevención

El primer ministro reconoció que la situación de la sanidad pública no es sostenible en el largo plazo –con una población cada vez más envejecida– y prometió reformas para mejorar la productividad de los trabajadores. Una productividad que, según el informe, se ha visto reducida en los últimos años a pesar del aumento de las contrataciones de personal. El Gobierno prevé aprovechar al máximo los recursos disponibles con la digitalización del servicio y con el desvío de los servicios de cuidados a centros comunitarios para liberar camas en los hospitales. Otra de las prioridades está en la prevención, especialmente entre los más jóvenes, con medidas como la prohíbición de la publicidad de bebidas y alimentos poco saludables en horario infantil.

El Gobierno laborista es consciente de la necesidad de lanzar un mensaje de firmeza y responsabilidad ante una ciudadanía que sitúa la mejora de la sanidad pública como una de sus principales prioridades. 30 Internacional Viernes, 13 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

#### Conflicto en el este de Europa

# Putin avisa a la OTAN de que si Ucrania usa sus misiles entrará en guerra con Rusia

El líder del Kremlin dice que autorizar ataques en territorio ruso es una «participación directa»

ÀLEX BUSTOS Moscú

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, lanzó ayer una seria advertencia a la OTAN sobre la autorización a Ucrania del uso de sus misiles de largo alcance para atacar objetivos en territorio ruso y subrayó que «cambiaría de forma relevante la naturaleza misma del conflicto». «No significará otra cosa que la participación directa de los países de la OTAN, de EEUU y de los países europeos en la guerra en Ucrania» y, por ende, «eso significará que (...) combaten contra Rusia», manifestó el líder del Kremlin durante una intervención en la televisión pública.

Desde Rusia se siguen atentamente las decisiones de los países occidentales sobre el uso de su armamento. El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, explicitó ayer su preocupación y apuntó que la guerra, tal y como se está llevando a cabo, no habría sido posible «sin el suministro en enormes cantidades de armas, municiones, equipos militares occidentales». También remarcó que según él Occidente ya levantó el veto a atacar territorio ruso con su armamento, pero «ahora (los líderes occidentales) intentan hacerlo más bonito, más decente, más elegante en el espacio público».

#### Países Bajos, el primero

El primero de los países que este mes de septiembre ha autorizado a Ucrania a atacar posiciones dentro de Rusia fue Países Bajos. Ámsterdam permitió el pasado martes que su armamento se usara en territorio ruso, incluidos los cazas de combate F-16, según declaró el ministro de Defensa neerlandés, Rubén Brekelmans.

Por su parte, el Reino Unido podría levantar el veto al Gobierno de Volodímir Zelenski a utilizar los misiles Storm Shadow para atacar posiciones rusas. Según señala el diario The Guardian, que cita a fuentes del Ejecutivo británico, el Gabinete de Keir Starmer ya ha dado su visto bueno, aunque no está previsto que se haga público por el momento.

El primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, publicó en su



Vladímir Putin y el patriarca Cirilio de Moscú, ayer en San Petersburgo.

El Reino Unido podría levantar el veto al Gobierno de Zelenski a utilizar sus modelos Storm Shadow cuenta de Facebook que su país estaba «esperando permiso de Reino Unido para atacar con armas de largo alcance objetivos militares en territorio enemigo». El post se publicó justo después de la visita a Kiev del miércoles del ministro de Exteriores británico, David Lammy, y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

Por su parte, el representante estadounidense pareció insinuar que el permiso estadounidense a usar su armamento contra objetivos en territorio ruso está al caer al argumentar que el envío de misiles balísticos iraníes a Rusia esta semana ya es «una escalada importante y peligrosa», y a su vez pidió a China a no unirse al «grupo de renegados» en el que incluye a la propia Rusia, Corea del Norte e Irán. La visita conjunta de ambos dirigentes a Kiev sirvió, además, para que anunciaran nuevas partidas de asistencia a Ucrania, 710 millones de euros de Londres y partidas por valor de 650 millones de euros desde Washington.

Ucrania lleva tiempo pidiendo poder golpear instalaciones
estratégicas en territorio ruso,
como es el caso de aeródromos y
centros de mando. El mismo
Zelenski criticó las limitaciones
al uso de armamento occidental, y señaló en el pasado que
esto estaba permitiendo al
Kremlin «cazar ucranianos».
«Debemos responder. No entienden nada más que la fuerza», declaró más recientemente el líder ucraniano.

Hoy, el presidente de EEUU, Joe Biden, se reúne con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la Casa Blanca, con la guerra en Ucrania como uno de los temas de la agenda. ■

## Golpe a la agencia para los refugiados palestinos

# La ONU denuncia la muerte de seis empleados en el bombardeo israelí a una escuela de Gaza

Guterres urge a poner fin a las «dramáticas violaciones del derecho internacional humanitario» tras el ataque del miércoles a un centro que asistía a 12.000 desplazados

EL PERIÓDICO Jerusalén

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) denunció ayer que seis de sus empleados fallecieron en los dos ataques aéreos israelíes lanzados la víspera contra una escuela en Nuseirat, centro de la Franja de Gaza, en los que murieron 18 palestinos, según el Gobierno del enclave palestino, en manos de Hamás.

«Este es el mayor número de muertes entre nuestro personal en un solo incidente», lamentó a última hora del miércoles la UNRWA en su perfil en X, que hasta entonces había confirmado dos muertos. Entre los fallecidos se encuentran también el director del refugio de la UNRWA y otros miembros del equipo que prestaban asistencia a unos 12.000 desplazados en la escuela Al Jaouni, sobre todo mujeres y niños. El nuevo ataque contra agencia de la ONU provocó la reacción del secretario general, António Guterres, que calificó de «inaceptables» los bombardeos y urgió a «poner fin ahora a estas dramáticas violaciones del derecho internacional humanitario».

La mañana del miércoles, el

Ejército israelí confirmó en un comunicado haber atacado un supuesto centro de comando y control de Hamás incrustado en este colegio en Nuseirat. «Se tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, incluyendo el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional», añadió el Ejército en un comunicado, antes de señalar que se trata de «un nuevo ejemplo del uso sistemático de Hamás de infraestructuras civiles en violación de la ley internacional». Hamás ha negado en numerosas ocasiones utilizar las escuelas y otros lugares civiles con propósito militar.

Según la UNRWA, la escuela Al Jaouni ha sido atacada cinco veces desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre, causando la muerte a unas 40 personas. el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

Ernesto Arias / Efe

Obituario Alberto Fujimori El exmandatario, que padecía cáncer, falleció a los 86 años, nueve meses después de salir de la cárcel. Llegó a la presidencia de Perú en 1990 y diez años después de gobernar el país con represión, y perseguido por el escándalo, se fue a vivir a Japón, aunque acabó siendo detenido años después.

# El 'Chino' de origen japonés que gobernó Perú como un autócrata

ABEL GILBERT Buenos Aires

«Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma». Así de lacónicos fueron sus hijos Keiko y Kenji en la noche limeña, al anunciar la muerte del exautócrata. Tenía 86 años. Es muy difícil que la historia de Perú le asigne el lugar que ellos esperan. «¡Gracias por tanto, papá!», expresaron no obstante a través de la red social X. La misma gratitud partió de los dirigentes de la derechista Fuerza Popular que lo consideraban una figura providencial. «Dejó de existir sin haber pedido perdón por sus crimenes y sin pagar ni un centavo de reparación civil a sus víctimas», señaló el diario La República en su editorial.

Los medios de prensa peruanos coincidieron el miércoles en que la situación era muy delicada a unos nueve meses de haber dejado el penal de Barbadillo, tras haber recibido el controvertido beneficio del Tribunal Constitucional. Esa instancia, contra la opinión de los dirigentes defensores de derechos humanos y parte del arco político, repuso el indulto humanitario que había recibido en 2017 del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

#### Una biografía controvertida

El Chino, como solían decirle al exmandatario de origen japonés, vivía con su hija y fundadora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el distrito limeño de San Borja. Hace una sernana, Fujimori fue a la Clínica Delgado para realizarse exámenes de rutina. Lo hizo acompañado de Kenji. Entonces, la prensa le preguntó si seguían intactas las aspiraciones paternas de presentarse a las elecciones generales de 2026. «Vamos a ver», dijo, de modo evasivo. Esas palabras adquieren por estas horas otra relevancia.

En julio, Keiko había comunicado la decisión del *Chino* de volver a competir por la presidencia. El octogenario creía ser el portador de una gran biografía política que merecía ser reivindicada. Todo comenzó por azar, en 1990, cuando el desconocido agrónomo salió a disputarle la



Alberto Fujimori, en una audiencia en Lima en 2014.

Vivía con su hija Keiko, fundadora de Fuerza Popular, en el distrito limeño de San Borja

En 1992 disolvió el Congreso con los militares en la calle para sofocar la oposición presidencia a otro advenedizo en las lides electorales: Mario Vargas Llosa. A un mes del primer tumo apenas cosechaba un 2% de intención de voto. Era, en rigor, un personaje decorativo de una contienda que el narrador creía ganada de antemano. Sin embargo, Fujimori pasó al segundo tumo y derrotó al candidato del Frente Democrático. Además, en los primeros meses de Gobierno fue adoptando el programa neoliberal del autor de La ciudad y los perros.

Fujimori llegó a la presidencia por una combinación de hechos fortuitos, pero el Congreso era un territorio hostil. En 1992 lo disolvió con los militares en la calle para reprimir las expresiones de disconformidad. El presidente pintoresco de un castellano rudimentario devino entonces autócrata a partir del autogolpe. Lo puso en marcha bajo el argumento de que necesitaba herramientas para combatir a los terroristas de Sendero Luminoso, y erradicar la corrupción. El Chino reformó la carta magna a imagen y semejanza y fue reelecto en 1995. Había derrotado al senderismo y capturado a su jefe, Abimael Guzmán, Había estabilizado la economía. Los sectores populares le dieron su apoyo. El primer laboratorio del populismo de derechas regional se organizó alrededor suyo. Fujimori bailaba, utilizaba atuendos tradicionales. Por las noches, el sistema represivo, manejado por el coronel Vladimiro Montesinos, esparcía la intimidación por Lima y otras ciudades.

En 1997 se puso al frente de la liberación de 71 de los 72 rehenes que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) había tomado en la casa del embajador japonés Morihisa Aoki. El secuestro se extendió más de cuatro meses. Fujimori recorrió triunfalmente la capital para celebrar la restauración del orden y pensó que se quedaría mucho más que 10 años en el Palacio Pizarro.

#### Caída irreversible

El Congreso, con mayoría fujimorista, le dio la llave para aspirar a una
segunda reelección. Los comicios de
abril lo encontraron, como Vargas
Llosa una década antes, en la condición de favorito. El outsider fue entonces Alejandro Toledo, un profesor universitario que reivindicaba su
origen ancestral. El Cholo fue, según
varios medios de la época, el verdadero ganador de la contienda. Fujimori cantó, sin embargo, victoria en
el segundo turno y en medio de
fuertes denuncias de fraude.

Comenzó su tercer período el 28 de julio. Enfrentó fuertes movilizaciones e innumerables revelaciones sobre los usos del poder en las sombras. Todo se derrumbó cuando salieron a la luz los vídeos que Montesinos, el Rasputín presidencial, grababa secretamente a distintas figuras de la política. El 21 de noviembre, Fujimori abandonó el país. Su renuncia fue comunicada mientras se escondía en Japón. Usufructuó de su condición de hijo de nipón para no ser detenido. Siete años más tarde creyó que podía retornar a Perú. Su primera escala fue Chile. Allí lo arrestaron. Fue extraditado en 2007 y condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas en 1991.

#### Turismo

## Roma quiere cobrar 2 euros a los visitantes de la Fontana de Trevi

IRENE SAVIO Roma

Roma, ciudad abarrotada de viajeros en cualquier época del año, se suma a las urbes que buscan nuevas formas de regular el turismo de masas. Esto es lo que puede deducirse del último anuncio del ayuntamiento de la capital de Italia: cobrar 2 euros a quienes deseen acceder a los escalones situados justo delante del monumento, para observarlo más de cerca y lanzar una moneda. La propuesta, que aún está siendo estudiada, podría entrar en vigor el próximo diciembre, según confirmó Carlo Catalogna, de la oficina de prensa del alcalde, Roberto Gualtieri.

Con todo, «la plaza de la Fontana de Trevi permanecerá abierta y gratuita, esto lo subrayo», precisó el concejal responsable de Turismo, Alessandro Onorato. «La reserva y el pago solo serán necesarios para acceder a los escalones y, para los romanos, el tíquet será gratuito, mientras que para los turistas tendrá un precio simbólico de 2 euros», añadió.

#### Evitar el «caos total»

La razón de la decisión sería, de acuerdo con las autoridades romanas, poner cierto orden, tutelar la obra y evitar las escenas de «caos total» que actualmente suelen verse delante de la célebre fuente romana, considerada uno de los monumentos más bellos del barroco italiano. Aun así, la propuesta ha suscitado opiniones encontradas de arquitectos e intelectuales, algunos de los cuales se han preguntado si la medida es un intento de «hacer caja».

Esto último se debe a que la ciudad de Roma se encuentra en este momento inmersa en un gigantesco plan de revalorización urbanística en vista del próximo Jubileo, un evento que se abrirá a finales de este año y que, según estimaciones, atraerá a unos 30 millones de turistas a la capital de Italia. Una ciudad que ya fue la más visitada de Europa en 2023, con 50 millones de personas que visitaron sus célebres calles y plazas.

#### El coste de la vida

# El BCE recorta 0,25 puntos los tipos por la menor inflación y la desaceleración

Lagarde evita dar pistas sobre futuros recortes • La presidenta de la entidad confía en que Escrivá adopte en el consejo una visión europea

PABLO ALLENDESALAZAR Madrid

Nuevo paso en la desescalada de la política monetaria. El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) aprobó ayer la segunda bajada de 0,25 puntos porcentuales de los tipos de interés oficiales de la zona euro en lo que va de año, tras el recorte de junio y después del alza inédita de 4,5 puntos que aplicó entre julio de 2022 y septiembre de 2023 para combatir la espiral inflacionista. Como se esperaba, el tipo de referencia (el interés con que el BCE remunera el dinero que guarda a los bancos, el que más afecta en el coste de créditos y depósitos) se reduce al 3,5%, el nivel de junio de 2023.

La bajada de la inflación y la debilidad económica están detrás de la decisión. Así, su presidenta, Christine Lagarde, resaltó que el BCE lleva ya 15 meses augurando que la inflación bajará a su objetivo (2% sostenido a medio plazo) antes de que acabe 2025, al tiempo que subrayó que los datos vienen apuntando a que esa expectativa es correcta. «La información entrante confirma nuestras proyecciones anteriores y nos reconforta en nuestra confianza en que vamos en camino hacia nuestro objetivo», argumentó.

Sin embargo, y también como se

esperaba, no dio pistas concretas sobre sus próximos movimientos. «Estoy tentada de citar en español: qué será, será», bromeó mirando a su vicepresidente, Luis de Guindos. Como viene sucediendo desde hace muchos meses, insistió en que el BCE irá tomando decisiones en función de los datos que vayan recibiendo y reunión a reunión. «Nuestro camino —cuya dirección es bastante obvia, un camino descendente— no está predeterminado, ni en términos de volumen», reiteró.

Lagarde evitó así alimentar las expectativas de los analistas e inversores, que se dividen entre los que esperan dos recortes más de tipos en los dos consejos que quedan este año (17 de octubre y 12 de diciembre) y los que prevén uno solo en la reunión del último mes del año. También hay discrepancias sobre el tamaño de dichos recortes (0,25 o 0,5 puntos) y sobre lo que sucederá el año que viene. Algunos expertos creen que el BCE pasará de un ritmo de recortes trimestral en 2024 a un ritmo mensual en 2025, mientras que otros estiman que se mantendrá en las rebajas cada tres meses.

El mercado, en cualquier caso, daba por descontado el nuevo recorte. Así, la economía de la zona euro muestra crecientes signos de desaceleración, con Alemania al

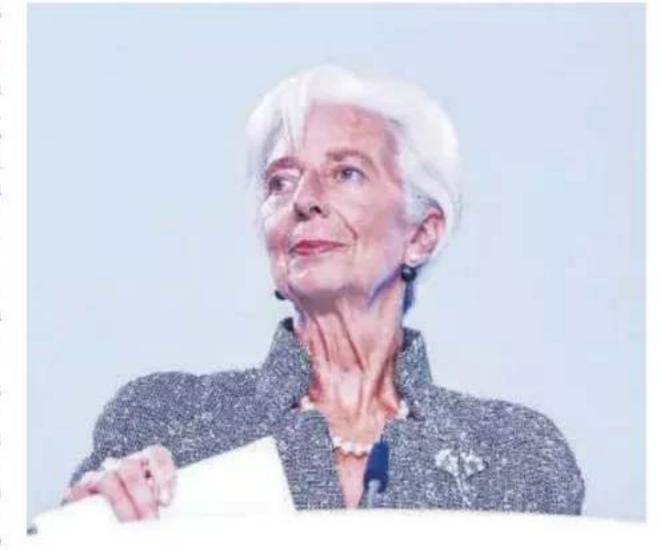



Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ayer durante la rueda de prensa para anunciar el recorte de tipos. borde de la recesión. De hecho, las cifras de crecimiento del PIB del segundo trimestre se han revisado recientemente a la baja, del 0,3% al 0,2%. Paralelamente, la inflación general bajó al 2,2% en agosto, por debajo del 2,6% de julio y en su menor nivel desde julio de 2021.

#### Inflación

Zhang Fan / Europa Press

Los economistas del BCE prevén que el IPC de la zona euro se sitúe de media en el 2,5% en 2024, el 2,2% en 2025 y el 1,9% en 2026, lo mismo que calcularon en junio. La inflación subyacente la han revisado «ligeramente» al alza (una décima, hasta el 2,9 % este año y 2,3% en 2025). Pero siguen esperando un «rápido descenso» de dicho indicador y mantienen el 2% para 2026. Además, proyectan al-

#### El tipo principal de la zona euro queda marcado en el 3,5% previsto por el mercado

go menos de crecimiento económico para el trienio: 0,8%, 1,3% y 1,5%, frente al 0,9%, 1,4% y 1,6% anterior.

El consejo del BCE, por otra parte, fue el primero al que asistió el ya exministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. A preguntas de la prensa, Lagarde tuvo un significativo mensaje para él: «Espero que, como cualquier otro gobernador, siga aportando no solo sus puntos de vista personales, que pueden estar inspirados en parte por la situación española, sino que tenga la dimensión europea que también tienen otros gobernadores cuando se sientan a la mesa del consejo de gobierno. Es un proceso, un viaje, que espero que sea productivo y agradable tanto para él como para el grupo de gobernadores».■

#### Las barreras administrativas entre territorios

# Cuerpo plantea una propuesta de mercado único real para las empresas

El ministro de Economía pretende reducir trabas burocráticas con un régimen al que denomina la «comunidad autónoma número 18»

ROSA MARÍA SÁNCHEZ Madrid

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, subrayó ayer el propósito decidido de su departamento de avanzar en la reducción de cargas administrativas y burocráticas que lastran la actividad de las empresas y planteó avanzar en lo que sería un novedoso «régimen 18» o «la comunidad autónoma número 18», de carácter teórico, para avanzar en el mercado único en España.

El propio Cuerpo explicó que su sorprendente propuesta ha sido copiada del llamado Informe Letta, el documento que el ex primer ministro italiano Enrico Letta presentó el pasado mes de junio para avanzar en el mercado único en Europa.

Tomando como punto de partida la Europa de los 27 países, Letta propone crear el régimen 28, también bautizado como el Estado 28, a modo de «atajo» para que las empresas puedan operar con mayor facilidad en cada uno de los países de la Unión Europea sin trabas administrativas diferentes en cada uno de ellos. Y eso es lo que Cuerpo ha planteó ayer en el curso de una conferencia y posterior coloquio organizada por el Consejo General de Economistas, en Madrid.

El propósito, explicó Cuerpo, es acordar con autonomías y ayuntamientos una serie de «requisitos mínimos comunes para que una empresa que los cumpla pueda trabajar en cualquier comunidad autónoma», sin tener que atender requerimientos adicionales.

Desde el punto de vista del ministro de Economía, esta iniciativa tiene como objetivo avanzar en el mercado único español y eliminar barreras regulatorias entre comunidades autónomas y municipios.

Y para avanzar en este régimen 18, el ministro anunció que convocará la próxima semana la Conferencia Sectorial de Regulación para que autonomías y ayuntamientos hagan aportaciones al análisis y a las posibles soluciones, de modo que «de aquí a final de año, podamos tener un diagnóstico y una lista de medidas concretas para llevar a cabo», dijo durante su intervención. El presidente del recién creado Consejo de la Productividad también será convocado para esta reunión.

Cuerpo expresó que ha compartido su iniciativa nacional con el ex primer ministro italiano, Enrico Letta, y que este se ha mostrado satisfecho por esta iniciativa. el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

CONTENIDO OFRECIDO POR



## Digitalización. Programa ProFuturo

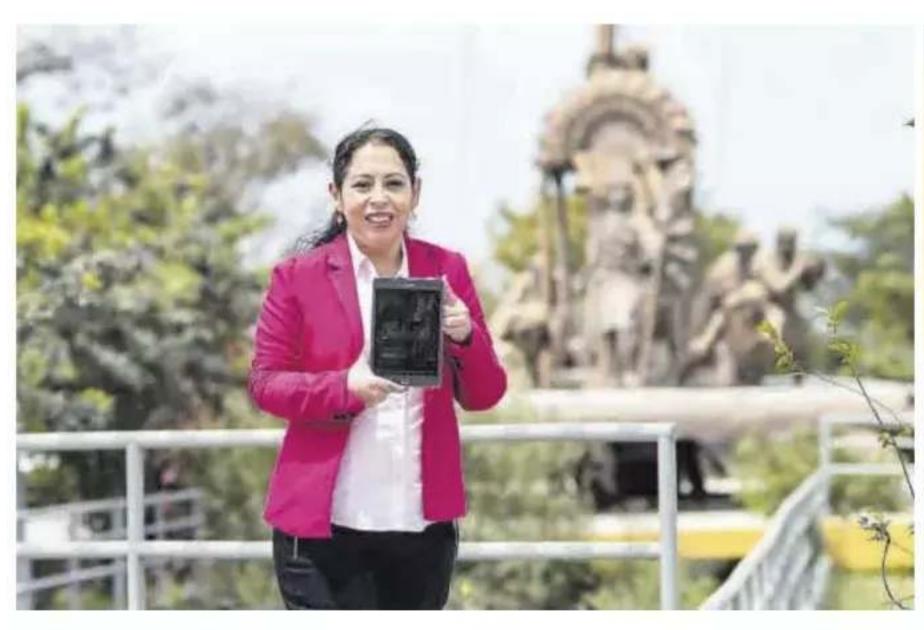



# Aleyda, la profe que rompe fronteras educativas y geográficas gracias a la tecnología

La docente peruana es beneficiaria del programa ProFuturo, impulsado por Fundación Telefónica y la Fundación "la Caixa" que busca reducir la brecha digital

Si el acceso a una educación de calidad es el primer paso para romper ciclos como el de la pobreza o la vulnerabilidad, la tecnología es clave para reducir las carencias digitales que mantiene la brecha de países menos digitalizados. Por eso, llevar las herramientas tecnológicas a las aulas solo puede mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

La experiencia de Aleyda Leyva es un ejemplo de lo que supone introducir la tecnología en las aulas. Leyva es profesora en el Colegio Peruano Español de Chiclayo, una de las áreas más pobladas de Perú. Sus alumnos no conocían la nieve, algo que para algunos puede parecer imposible, es una realidad en este centro del norte de Perú, y lo que la llevó a impulsar el hermanamiento con un colegio cántabro, para que sus alumnos tuvieran la oportunidad, no solo de viajar a España, sino de pisar la nieve por primera vez.

#### Competencias digitales que abren camino

Aleyda ha conseguido contagiar su espíritu curioso y emprendedor a sus alumnos para llevarles por el camino del conocimiento e involucrarles en iniciativas que les abran camino y les formen en competencias digitales. Al adquirir dichas competencias estarán preparados para hacer frente a los retos de la era digital.

Su experiencia como docente ha llevado a esta profesora peruana a probar distintas metodologías, herramientas, materiales y actividades, no solo para reinventar los sistemas de enseñanza y acercarse a sus alumnos, también como vía para facilitar su integración en el desarrollo de las clases. Un proceso de evolución y cambio que le ha conducido a convertirse en una de los más de 300.000 docentes beneficiarios de los programas de Pro-Futuro, una iniciativa que nace de la colaboración entre Fundación Telefónica y la Fundación "la Caixa". Este programa de innovación educativa impulsada por la tecnología, tiene como objetivo reducir la brecha educativa de niños y niñas que viven en entornos vulnerables de África, América Latina y Asia, proporcionando una educación digital de calidad y garantizando una formación inclusiva y equitativa.

La colaboración entre la profesora y la organización se ha estrechado de tal manera que le ha permitido acceder a cursos que han potenciado sus habilidades y sentar las bases teóricas de conceptos tecnológicos. Aleyda pone, además, el acento en los lazos que se crean a través de ProFuturo quien pone en contacto a educadores que, como ella, comparten la misma



Aleyda Leyva
Profesora en el
Colegio Peruano

Español de Chiclayo

«Llevar las herramientas tecnológicas a las aulas solo puede mejorar las condiciones de vida de millones de personas»

pasión por la innovación y la inmersión digital de sus escuelas. "Me motiva conocer a otros docentes que se esfuerzan y desarrollan cambios", cuenta.

Es tan profunda la huella que ha dejado el programa en la profesora, que con el tiempo ella misma se ha convertido en tutora digital de cerca de 300 educadores a los que ayuda a desarrollar proyectos educativos usando la tecnología para después trasladar-los a las aulas, identificando y redescubriendo las oportunidades digitales.

#### Comunicación, colaboración y nuevos proyectos

La comunicación entre instituciones de distintas procedencias es una de las bases del programa, como también cuenta Aleyda. Su primera colaboración se dio en el marco de un concurso en el que estableció conversación con Charo Caro, docente de una escuela cántabra. Así, ambas mujeres pusieron en común sus métodos de enseñanza, nutriéndose de las metodologías de la otra y retroalimentándose para el funcionamiento de sus respectivas clases. Algo que finalmente impactó de manera positiva en sus alumnos, que pudieron compartir maneras de vivir, educación, gastronomía y ecosistema en lo que Aleyda define como "una experiencia de vida".

Uno de los proyectos que recuerda con cariño es el desarrollo de un Museo Virtual, por el que ganaron su primer premio a nivel internacional. La propuesta consistía en el desarrollo de una web que engloba todos los aspectos culturales del país, para lo que los alumnos tuvieron que visitar y agrupar la información de los propios museos, incluso en los aspectos geográficos, de los que todavía no había estudios ad hoc.

#### Nuevas oportunidades con grandes resultados

La experiencia de Aleyda confirma que la "oportunidad" de participar en Pro-Futuro ha supuesto una mejora de las competencias digitales y curriculares de estudiantes y docentes. Así, a lo largo de los ocho años de vida del programa, se ha logrado introducir metodologías innovadoras para un mejor aprendizaje de los alumnos en más de 5.000 escuelas de 39 países.

ProFuturo aporta su experiencia en innovación educativa con tecnología e implementación de proyectos educativos, basándose en un modelo de implementación en cascada. En primer lugar, se forma a profesores para que ellos después puedan formar a otros profesores ya integrados en el sistema educativo local, y de esta forma se pueda llegar a muchos más alumnos.



Tres presuntos autores de agredir sexualmente a tres mujeres en Murcia.

#### Una lacra que no cesa

Es el tercer delito con mayor reincidencia, tras los robos y el tráfico de drogas. Los expertos denuncian fallos en la rehabilitación de los maltratadores y en la protección a las víctimas.

# Cuatro de cada diez agresores machistas son reincidentes

PATRICIA MARTÍN Madrid

La agonía que padeció Lorena Terrés, asesinada en Castellón el 1 de septiembre, es de película de terror. A lo largo de su vida, fue víctima de cuatro parejas violentas. Una de ellas mató a su padrastro e intentó agredir sexualmente a su hija. Ella se salvó porque estaba en un centro de protección para maltratadas. Y fue asesinada por Joaquín Félix Argilés, con quien tuvo una relación tortuosa. Lo denunció en dos ocasiones, una por amenazas y otra por malos tratos entre 2021 y 2022, y él cumplió ocho meses de prisión por quebrantamiento de la orden

Pero no era la primera vez que ingresaba en la cárcel. En 2021 asestó una puñalada a Lorena y se dictó prisión provisional, pero no llegó a ser condenado porque la víctima declaró después que se había apuñalado ella sola. Cuando falleció, no había ninguna media de

protección activa.

Su caso es, por tanto, paradigmático de como muchas víctimas no logran escapar de la espiral de la violencia, de que demasiados agresores machistas no se rehabilitan y de los fallos y carencias del sistema de protección, aunque España se sitúe a la vanguardia en la lucha contra las violencias machistas. Dos presuntos nuevos asesinatos en las últimas 24 horas –aún en investigación – elevan a 36 el número de fallecidas en 2024.

#### Estudio pionero

Un informe pionero respecto a la reincidencia de los agresores machistas arroja luz sobre un asunto clave: tras seguir a casi 20.000 expresos de 2009 a 2019, determinó que los delitos cometidos tienen un índice de persistencia del 41,6%, el doble de la tasa general, que se sitúa en un 20%. Es decir, cuatro de cada diez maltratadores vuelven a entrar en prisión por amenazar, golpear, violar o amedrentar de diversas maneras a sus parejas: ya sea la

#### En Bilbao y Madrid

## Dos asesinatos elevan los feminicidios a 36

Otra vez, España fue testigo de una jornada negra. En menos de 24 horas, salieron a la luz los presuntos asesinatos de dos mujeres. Raquel B. L., que fue encontrada fallecida en su casa de Madrid con signos de haber ingerido una sobredosis de fármacos, en una especie de zulo insonorizado, al lado de un altar Hare Krishna. Y Yanely González, de 31 años, de origen peruano, que falleció en Bilbao a causa de las heridas provocadas por un arma blanca.

El primer caso está en investigación, aunque la pareja está detenida como presunto autor, y el segundo fue confirmado por la como asesinato por violencia de género. Si las pesquisas determinan que la pareja de Raquel también es culpable de su muerte, el número de víctimas mortales por violencia de género en 2024 ascendería a 36, lo que supone ocho menos que en 2023 a estas alturas, pero seis más que en 2022. Si, por el contrario, su muerte es accidental o un suicidio, serían 35. La estadística sobre feminicidios está llena de dientes de sierra, sin que muestre tendencias claras en los últimos años, aunque desde que se aprobó la ley contra la violencia machista, que trajo consigo los juzgados especializados y la puesta en marcha de decenas de recursos de ayuda para las víctimas, hace 20 años, sí hay una reducción clara de en tomo al 30%. Las dos nuevas muertes llegan tras un verano trágico con 13 muertas.

misma o sucesivas.

Marcial Guillén / Efe

De forma significativa, se trata del tercer delito con más reiteración delictiva, por detrás de los robos (el 76% reinciden) y los delitos contra la salud pública (es decir, por tráfico de drogas, con una tasa de reiteración del 42,4%, cercana a la que presenta la violencia de género). Por detrás se sitúa la reiteración en agresiones sexuales, con una tasa del 22%. Además, el 73% de los maltratadores reinciden en los tres primeros años tras su excarcelación y el 85% durante los cinco primeros años.

Ante esta problemática y fruto del trabajo en varios comités de crisis —el órgano estatal que se convoca cada mes que se superan los cinco feminicidios—, el Ministerio del Interior puso en marcha el año pasado un protocolo que permite alertar a las mujeres que interpongan denuncia si sus agresores cuentan con antecedentes de comportamientos violentos contra parejas anteriores con el fin de que extremen la vigilancia.

Desde entonces, las fuerzas de seguridad han detectado 21.499 casos de agresores persistentes, casi el 22% de los 98.188 casos activos a 31 de agosto de 2024 en el sistema de seguimiento y protección a víctimas VioGén. De ellos, han alertado a las víctimas en 16.400 casos.

Los avisos son inferiores al número de reincidentes en el sistema VioGén porque la instrucción dictada, siguiendo el criterio judicial, indicaba que el aviso no debe ser sistemático o generalizado, con el argumento de que hay que evitar alarmas innecesarias, sino que depende de la valoración que hagan los expertos policiales de cada caso. No obstante, sí se comunican los antecedentes siempre que haya riesgo medio, alto o extremo.

#### La convivencia se mantiene

Con aviso o sin él, el problema es que muchas víctimas continúan conviviendo con su agresor porque la violencia de género es un complejo problema estructural en el que pesa mucho el miedo o la dependencia emocional, económica o social. A lo que hay que añadir los fallos en el sistema de protección: el asesino de Castellón, por ejemplo y a pesar de acumular antecedentes extremadamente graves, carecía de una orden de alejamiento activa.

La investigación determinará qué es lo que no funcionó en ese caso, pero en el fondo subyace, según la fiscal Susana Gisbert, que la violencia de género «tiene características propias precisamente por el alto nivel de reincidencia de los maltratadores, que se sustenta en el machismo arraigado, y la vulnerabilidad de las víctimas, además de por la dificultad de probar delitos» que, en la mayoría de ocasiones, ocurren en la intimidad del hogar y sin más testigos que la pareja.

Sociedad | 35 el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

#### **Madrid Fashion Week**

Madrid inauguró ayer la MBFWM, que presenta las propuestas de los creadores para la próxima primavera. La jornada incluyó también otros platos fuertes como Simorra y Acromatix.

# La colorida Ágatha Ruiz de la Prada inaugura la pasarela de Madrid

MAYKA SÁNCHEZ PASTOR Madrid

Jueves, 11 de la mañana. Sorprende a estas horas tempranas de un día de diario ver a un ejército de personas ataviado con estilismos ricos en plumas, lentejuelas, corsés y sombreros de vaquero de peluche, que parecen perseguir la foto viral, a las puertas en el pabellón 14 de Ifema. ¿El motivo? La sede habitual de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid acoge su edición número 80, hasta el 16 de septiembre, presentando las propuestas de primavera-verano 2025 de más de una veintena de diseñadores (Isabel Sanchís, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Michael Costello ... ). La expectación fuera del sector de la moda por asistir a los desfiles (y ver a los vips que recorren el recinto, como, en esta jornada, nuestras tops Verónica Blume y Nieves Álvarez, habitual en esta cita como conductora del programa temático Flashmoda, la cantante Marta Sánchez o la influencer Grace Villareal) es enorme. Tanto que, desde hace varias temporadas, la organización ha puesto a la venta entradas con diversas experiencias (y tarifas) para que el público general pueda empaparse del ambiente que respira el llamado Cibelespacio, antesala de la pasarela. Bien es cierto que la capital ya se ha vestido con sus mejores galas.

Fuera del recinto ferial, Madrid acogió algunos shows los días previos, y otras actividades relacionadas con la moda, como la inauguración de Pedro del Hierro. Del maestro a la marca, una exposición conmemorativa en el Museo Lázaro Galdiano con motivo de su 50º aniversario (podrá visitarse hasta principios de noviembre). Pero, volviendo al corazón fí-

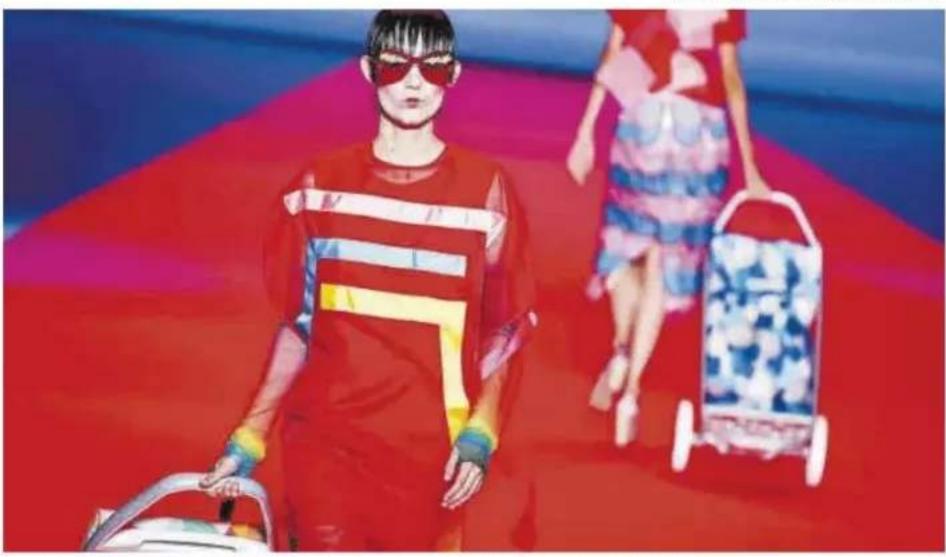

Desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes-Benz Fashion Week (MBFWM), ayer.

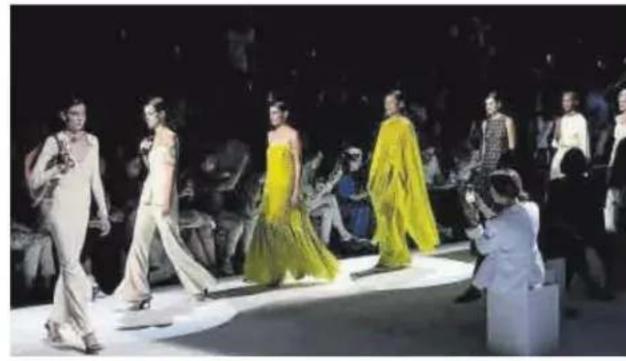

Modelos de la firma Simorra.

Malena Costa y Lorena Durán desfilaron con las prendas de Simorra

sico de los shows, Ifema, inauguraba éstos con un plato fuerte, la siempre mediática Ágatha Ruiz de la Prada. Flores, lunares y mucho color en una apuesta muy surrealista y ochentera, en la que destacaron originales accesorios, como abanicos y carritos de la compra.

En el polo opuesto en cuanto a minimalismo y colorido, en tonos blancos y negros (con algún destello plata, como el del minivestido que llevaba la modelo Marina

Pérez), la colección Modern Poetry de Acromatix. «Nos gusta colaborar con marcas y artesanos locales, los cuales aportan maestría y tradición a nuestro proyecto», explican los diseñadores de esta enseña de sastrería rabiosamente actual, Xavi Garcia y Franx de Cristal.

Daniel González / Borja Sánchez-Trillo / Efe

En el panorama de nuestras industria destaca una marca veterana que ha sabido evolucionar respetando su legado. Hablamos de Simorra, que desfilaba con The Space Between. Inspirada en el concepto japonés del Ma, que celebra la pausa, volvió a poner el foco en la belleza. Como suele suceder en la casa, el alma de las piezas fueron los tejidos de excelsa calidad: la gasa abambulada con cintas, el guipur geométrico, la organza plisada, el denim trabajado y los bordados 3D. En el cásting, Malena Costa o Lorena Durán lucieron las piezas arquitectónicas y sensuales ideadas por la directora de diseño de la firma, Victoria Mitjans.
■

### Espacio

Isaacman, tras su paseo: «Desde aquí, la Tierra se ve como un mundo perfecto»

**EL PERIÓDICO** Washington

La tripulación de la misión Polaris Dawn, de Space X, ya ha dejado una fabulosa muesca en la historia espacial tras convertirse en los primeros civiles en realizar un paseo orbital. Lo hicieron el multimillonario Jared Isaacman, de 41 años, y la ingeniera Sarah Gillis, de 30, quienes salieron de la nave Crew Dragon atados al vacío a nada menos que a 700 kilómetros de la Tierra.

Isaacman fue el primero y, unos minutos después, le siguió Gillis. «En casa, todos tenemos mucho trabajo que hacer, pero, desde aquí, la Tierra parece un mundo perfecto», declaró Isaacman después de salir de la nave espacial, con el planeta brillando debajo suyo. Antes de que empezara el paseo galáctico, la cápsula se encontraba completamente despresurizada y toda la tripulación dependía de sus delgados trajes espaciales desarrollados por SpaceX para aportar el oxígeno, que se suministraba a través de una conexión umbilical a la nave Crew Dragon.

La caminata estaba programada para durar unos 30 minutos, pero los procedimientos para prepararla y terminarla de manera segura se alargaron aproximadamente dos horas. La misión, después de todo, estaba destinada a testar los nuevos trajes espaciales y la cápsula, entre otras cosas.

La de ayer fue la última y más arriesgada apuesta de la empresa de Elon Musk para ampliar los límites de los vuelos espaciales comerciales. Isaacman piloto, multimillonario y fundador de la empresa de pagos electrónicos Shift4-está financiando la misión Polaris, como hizo con su vuelo Inspiration4 con SpaceX en 2021. ■

#### EL FESTIVAL DE ARTE URBANO DE ZARAGOZA

Jess Sanmiguel, Marina Montero, Alberto Aragón, Sara Marcos, David Maynar y Raúl Soria son los dibujantes que participan este año en un evento que decora las paradas más céntricas del medio de transporte urbano.

# El futuro de Zaragoza **'asalta' el tranvía** a través de ilustraciones de seis artistas

DANIEL MONSERRAT Zaragoza

Cómo será la cotidianidad del futuro. Después de diez años ilustrando las paradas del tranvía, Asalto (a través de su programa Parada) apuesta en esta ocasión por mirar al futuro y, por eso, le ha encargado a seis ilustrados que se planteen cómo será la Zaragoza de dentro de una década. Y, por supuesto, que lo plasmen en las paradas del tranvía. El resultado es una acción que sorprende a los ciudadanos por su colorido, vistosidad... y su optimismo. Algo que se cotiza al alza en estos tiempos que corren.

Jess Sanmiguel, Marina Montero, Sara Marcos, Alberto Aragón, David Maynar y Raúl Soria han sido los seis elegidos en esta ocasión y todos se han enfrentado al reto, además, de afrontar una puesta en escena de gran formato. El resultado lo presentaron ayer en la parada de Césaraugusto (ilustrada por Jess Sanmiguel) los propios artistas (excepto Alberto Aragón) junto al consejero de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo; la directora de Los Tranvías de Zaragoza, Ana Moreno; e Isabel Tris, del equipo del Festival Asalto.

#### Las obras de los ilustradores

Así, el paseante puede comprobar que para la lecerana Jess Sanmiguel, especialista en cuentos infantiles ilustrados y creadora de la marquesina de Cesar Augusto, el futuro de la ciudad está dibujado en verde y optimista. En cambio, Alberto Aragón, decidió llevar a la plaza Aragón un escenario cyberpunk y oscuro al estilo de Blade Runner.

«Cogí referencias de Futurama y de Regreso al futuro y las mezclé con elementos típicos de Zaragoza», explicó, por su parte, Raúl Soria, encargado de la marquesina de San Francisco, para el que Parada Asalto supone su primera intervención en



Miguel Ángel Gracia



Algunos de los artistas que han participado con las autoridades.



La obra de Marina Montero en la parada de la plaza España.



Miguel Angel Gracia

Alberto Aragón muestra su trabajo en la plaza Aragón.



La Gran Vía luce las ilustraciones de Sara Marcos.

Viernes, 13 de septiembre de 2024

ciudades y en la capital aragonesa. David Maynar (Fernando el Católico) apostó por «los cuatro elementos, aire, fuego, agua y tierra en cuatro gamas de colores y cuatro escenarios diferentes de la ciudad».

Marina Montero (plaza España y Carlos V) desafía la visión apocalíptica reinante con una ciudad que priorice la naturaleza y el cuidado de las personas con mucha zona verde, transporte sostenible y espacios para vivir en la calle. Por último, Sara Marcos (Gran Vía) viaja hasta un 2034 en el que pájaros, peces, mascotas y animales conviven con una ciudadanía diversa y multicultural.

En este trabajo se combina los nuevos talentos con artistas ya consagrados siempre primando el talento local como sucede edición tras edición.

La muestra, presentada ayer, podrá disfrutarse al aire libre hasta finales del mes de septiembre, aunque podrá

# Marina Montero (plaza España) desafía la visión apocalíptica reinante

alargarse, según ha explicado Isabel Tris, del equipo del Festival Asalto, si la obra se encuentra en buen estado. Aun así, la muestra será efímera, ya que no se expondrá al público una vez termine la muestra.

«Para nosotros es un lujo poder participar en este evento y prestar nuestras paradas para que sean un escaparate de arte, un museo al aire libre», reconoció la directora de Los Tranvías de Zaragoza, Ana Moreno, quien aseguró que siempre ha visto el tranvía «no solamente como un medio de transporte, sino como un medio cultural».

Zaragoza calienta así motores para la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de diciembre y en la que, en palabras del consejero de movilidad, José Miguel Rodrigo, se organizarán «marchas, clases, mesas redondas, jornadas formativas y aspectos relacionados con la seguridad vial». El ruso Marat Morik, los portugueses Projeto Ruido, el argentino Tomás Facio y la aragonesa Harsa encabezan la nómina de artistas que hasta el próximo 22 de septiembre intervendrán diferentes espacios urbanos del barrio de Torrero-La Paz.

# Los grafiteros miran a Torrero

Festival Asalto

D. M. B. Zaragoza

Ocho serán los artistas que desplegarán su arte en la edición del Festival Asalto que hasta el próximo 22 de septiembre tomará las calles de Torrero-La Paz. El ruso Marat Morik, los portugueses Projeto Ruido, el argentino Tomás Facio y la aragonesa Harsa imprimirán su estilo en las paredes del barrio mientras que otros cuatro harán de su proyecto algo comunitario, de colaboración con el barrio. Es el caso de Jesana Motilva, Twee Muizan, Anastasia Jouk y Barok.

El festival también ha anunciado los espacios que se van a
intervenir, seleccionados cuidadosamente desde el punto de
vista artístico y con el visto bueno de los propietarios. Así, Marat Morik trabajará en la calle
Alicante, 23-25; Projeto Ruido
en la calle Nuestra Señora de
Monlora, 9 y 11; Tomás Facio en
la calle Pablo Parellada con la
calle Manresa; mientras que
Harsa lo hará en la calle Cuarta
Avenida, 22 (en el interior del
IES Blecua).

Con respecto a los proyectos comunitarios, Jesana Motilva realizará un proyecto mural con los alumnos del instituto y Twee Muizen apuestan por el Proyecto Parcela-Isla en la calle Ascaso Budría, 22. Además, el Proyecto Solar del Ping-Pong facilitado por Barok tendrá lugar en la calle Parellada, 34; y tanto los llamados Ladrillos de barrio y Peces del canal tendrán lugar en diferentes localizaciones del barrio.

#### Centro de operaciones

El Espacio Asalto estará este año instalado en el Parque Pinares de Venecia y estará abierto el último fin de semana del festival (del 20 al 22). Allí se desarrollarán los diferentes talleres y de allí también partirán las visitas guiadas. Para todas estas actividades se puede reservar plaza desde hoy en la web del festival.

Las actividades incluyen un encuentro con Leo Espluga en la que se invita a reflexionar sobre



Una de las obras realizadas por los portugueses Projeto Ruido, que participan en este Asalto zaragozano.

Festival Asalto



El ruso Marat Morik tiene un estilo característico, que desplegará en Zaragoza la semana próxima.

Jesana Motilva, Twee Muizan, Barok y Anastasia Jouk lideran los proyectos comunitarios nuestra relación cotidiana con los objetos que nos rodean y está previsto que se proyecte el documental Kulturika film.

Además, un año más, el Espacio Asalto se complementa con el trabajo, la muestra y la venta de obra gráfica o de materiales vinculados con el arte y la ilustración más ambiciosa hasta la fecha. Todo en el espacio bautizado como Asalto Fair y que abrirá el sábado y el domingo hasta la clausura de la cita que en este 2024 aterriza en un nuevo barrio.

38 | Cultura Cine Viernes, 13 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

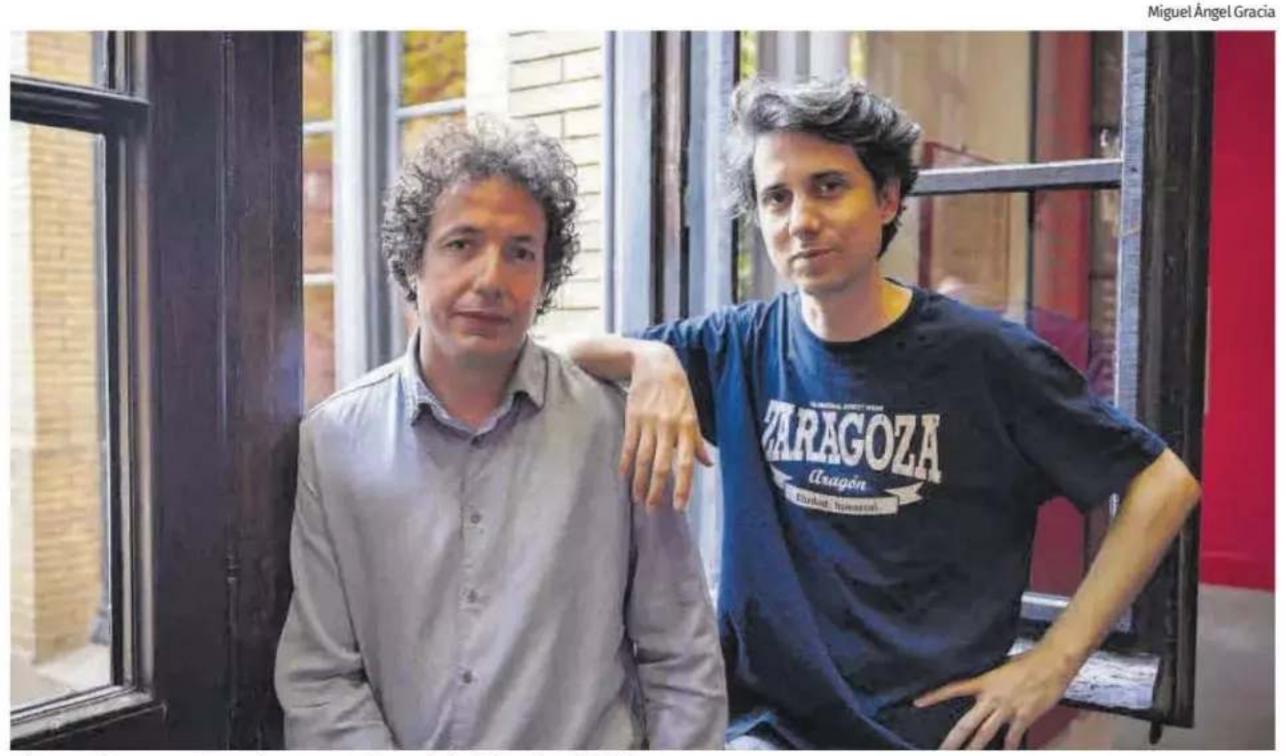

Vito Sanz junto a Jonás Trueba, ayer, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

# Estreno cinematográfico

Jonás Trueba, hijo del cineasta Fernando Trueba, fue el invitado de ayer en el ciclo La buena estrella, junto al actor oscense Vito Sanz, que protagoniza su último trabajo, 'Volveréis'.

# «Si mi padre no hubiera aceptado el papel, no se habría hecho la película»

ANDREA SÁNCHEZ Zaragoza

Una frase de Fernando Trueba, que hablaba de celebrar las rupturas amorosas y no las uniones, fue el germen de Volveréis, la última película de su hijo. Para hablar de esta obra, Jonás Trueba y el actor el oscense Vito Sanz fueron los invitados de ayer al ciclo La buena estrella, que, coordinado por Luis Alegre, se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Volveréis es una comedia sobre el fin del amor. La película cuenta la historia de Ale y Alex, una pareja, que, tras 15 años juntos, deciden hacer una fiesta para celebrar su ruptura. Está protagonizada por Itsaso Arana y Vito Sanz, además, Fernando Trueba, padre del director, forma parte del elenco.

La cinta es la octava de Jonás y continúa con su «obsesión por las películas de parejas». «Nuestro género sería el cine repetición. Repetimos el tema del amor, de las parejas, repetimos diálogos, espacios, el equipo...», detalló el director, que,

según expresó, suele hacer las películas muy ligadas a su momento vital. «En las historias que cuento mezclo aspectos de mi vida real con elementos ficticios», añadió.

En esta línea, Vito Sanz confesó que «es algo que da miedo». «Terminas haciendo de tu trabajo algo personal y no sabes cómo va a reaccionar la gente. A veces nos pasamos de sinceros», manifestó el oscense. Ante esto, Jonás agregó que «el actor es la figura que más dificultad tiene para ocultarse, ya que va a escena con su cuerpo y sus emociones».

Desde el primer momento tuvo claro que la pareja protagonista estaría formada por Itsaso Arana y Vito Sanz. «Habían trabajado anteriormente como pareja y había un histórico detrás», explicó Jonás. «Esto es una ventaja interesante, ellos tienen creada su propia historia y es bonito que haya ese bagaje», añadió.

Para el desarrollo de la personalidad de los personajes invirtieron ciertos roles. «El personaje de Itsaso es más directo, mientras que yo soy más disperso y sensible», detalló Vito. «Nos gustaba la idea de cambiar ciertas cosas entre el género masculino y femenino», aseguró.

En la propia película ella es directora, él es actor y están terminando una película. Jonás contó

# Fue el único largometraje español presente en el último Festival de Cannes

que «esto no está relacionado con el concepto intelectual de metacine, sino que tiene que ver con una necesidad». «Con esta técnica lo que intento es transmitir cierta complicidad al espectador y que sienta que la película se está haciendo mientras la ve», destacó el director, que pretende hacer de sus obras un juego y confundir entre la vida y el cine.

Jonás escribió el guion junto a los dos protagonistas y tanto Trueba como Vito coincidieron en que fue un trabajo «muy natural». «Hubo alguna discrepancia durante el proceso, pero eso es lo interesante. Cada uno aportamos cosas diferentes», confesó el director. La clave, según expresó, está en «hablar muchos días, durante muchas horas y la película se va haciendo».

El detonante para que esta película saliera adelante fue la interpretación de Fernando Trueba. «No podía buscar a otro actor para que hiciera el papel de mi padre, si no hubiera aceptado no se habría hecho», aseguró el director. A pesar de esto, Jonás admitió que «no costó mucho convencerle. Entendió pronto que no le quedaba otra opción».

La semana pasada, el invitado al ciclo fue Fernando Trueba, que hizo referencia al amor que siente su hijo por el séptimo arte. Esto, queda reflejado en su última película, en la que homenajea a grandes directores como Bergman o Truffaut. Esta cinta, que se estrenó el 30 de agosto en cines, fue el único largometraje español presente en el último Festival de Cannes, donde logró el premio a la mejor película europea de la Quincena de Realizadores.

# **Estrenos**

'No hables con extraños', 'Justicia Artificial' y 'Té negro', llegan a los cines

EUROPA PRESS Madrid

Los cines españoles estrenan hoy la película de terror No hables con extraños y el thriller español Justicia artificial. En la sección de comedias, también habrá una cinta española, Hotel Bitcoin, que compartirá cartelera con Un desastre es para siempre y con el drama romántico Té negro.

No hables con extraños, del director James Watkins, es un inteso thriller de suspense protagonizado por James Macvoy que interpreta el propietario de una finca cuya desmesurada hospitalidad esconde algo tenebrosamente oscuro.

Simon Casal dirige Justicia artificial, un thriller político que plantea el dilema moral entre mente humana versus inteligencia artificial tras el anuncio del Gobierno español de hacer un referéndum para aprobar un polémico sistema de IA que promete automatizar y despolitizar la justifica, sustituyendo a los jueces de todo el país.

Hotel Bitcoin es una comedia que narra la historia en números: 4 amigos, 4000 bitcoins y 1 portátil. Y otra comedia que llega esta semana a los cines es Un desastre es para siempre, de Roger Kumble, en la que sus protagonistas se despiertan después de una noche loca en Las Vegas confundidos, con resaca y, para su sorpresa, casados.

Té negro es un drama romántico que narra la historia de Aya, una joven marfileña que tras decir no el día de su boda abandona Costa de Marfil para iniciar una nueva vida en China.

Y para el público infantil llega Zal y Wovo, la leyenda de Los Lendarys en la que en un mundo lleno de magia, habitado por criaturas fantásticas y monstruos, se desarrolla una épica aventura protagonizada por Zak, quien busca desesperadamente a Kyle, su hermano gemelo que ha desaparecido misteriosamente.

Las novedades en la cartelera se completan con El teorema de Marguerite y Sidonie en Japón.■ Viernes, 13 de septiembre de 2024

# **REAL ZARAGOZA**

Cordero charla por teléfono en la concentración de Pinatar.

Francisco Peñaranda



# El Real Zaragoza es el séptimo equipo con más límite salarial

El club aragonés cuenta con una capacidad económica de 11,78 millones de euros, algo más de un millón superior a la del año pasado en invierno y la mayor en estas doce temporadas en la categoría de plata

A. POLA / S. VALERO Zaragoza

El Real Zaragoza cuenta esta temporada, según las cifras publicadas por LaLiga, con el séptimo mayor límite salarial de Segunda División. El club aragonés cuenta este año con una capacidad económica de 11, 78 millones, algo más de un millón superior al del año pasado y la mayor de estos 12 años en la categoría de plata. Algo a lo que han contribuido las ventas de Francés y Maikel Mesa, aunque a pesar de ingresar esos 4 millones (3,5 del canterano y 0,5 del canario), en el límite solo se han reflejado esos traspasos en el citado millón.

A pesar de ese incremento, el Zaragoza pasa del cuarto puesto de hace seis meses al séptimo actual. Por delante están, en este orden, el Cádiz (18,84 millones), Elche (14,92), Deportivo de La Coruña (13,45), Oviedo (12,53), Racing de Santander (12,25) y Tenerife (12,05). El Huesca es el último en esta lista (2,52) y además tiene el límite excedido, al

igual que el Levante, el Granada, el Almería y el Oviedo.

Esta es la teoría, porque en la práctica, fuentes de la entidad explican que para entender la tabla, en la que clubs como el Almería, el Granada o el Levante parten por detrás, hay que diferenciar entre el concepto del límite salarial y el coste real de la plantilla. En el Zaragoza coincide porque LaLiga no le permite excederse de esa cifra, pero hay a otros equipos, en especial a los recién descendidos (que se acogen a la normativa de contratos procedentes de Primera), a los que la competición les ofrece un margen para garantizar su viabilidad. Por tanto, sus posibilidades son mucho mayores que las de los blanquillos.

# Realidady ficción

Se puede deducir entonces que la séptima posición del Real Zaragoza en esa lista es algo ficticia y desde el club estiman que la realidad es que están en torno al puesto 10 de los clubs de Segunda. Hay que recordar que, tras configurar una plantilla que se

definió como «incompleta», el Real Zaragoza se ha guardado un remanente económico, y también de fichas, para buscar en el mercado invernal las piezas que completen el puzzle de Víctor Fernández.

La pasada temporada, la 23-24, esa cifra se fijó finalmente en 10,771 millones de euros en el mercado de invierno, siendo la de verano significativamente más baja (9,882). En la 22-23, 10,1 millones con los que empezó es-

La lista es algo ficticia porque no muestra el coste real de la plantilla de los recién descendidos

El Zaragoza no ha agotado todo su límite y guarda un remanente para el mercado invernal

ta temporada, 10,053 en la actualización de enero.

Los incrementos de los últimos cursos están intimamente relacionados con la reducción de la deuda neta, situada en torno a los 44 millones con cifra actualizada en diciembre de 2003, así como con la ampliación de capital de 5,1 millones que se anunció en diciembre, teniendo en cuenta que las dos anteriores, de 14,6 y de 6,7 respectivamente, fueron por compensación de créditos, lo que tiene un impacto casi nulo en el límite.

# Mejor que en el pasado

Repasando el historial del límite salarial del club aragonés, se observa que en la 21-22, en el último curso con la Fundación Zaragoza 2032, el club dispuso de 7,19 millones tras la contabilización del préstamo de CVC añadida a los 5,708 inicialmente establecidos. Mientras, en la 20-21 arrancó con 8,850, la cantidad más elevada hasta la última campaña. La 19-20 la empezó con 7,562 millones y esa cantidad se incrementó en enero a 8,183. ■

# Los limites salariales en Segunda (en millones)

| 1. Cádiz                  | 18,44 |
|---------------------------|-------|
| 2. Elche                  | 14,99 |
| 3. Deportivo de la Coruña | 13,45 |
| 4. Oviedo                 | 12,53 |
| 5. Racing de Santander    | 12,25 |
| 6. Tenerife               | 12,05 |
| 7. Real Zaragoza          | 11,78 |
| 8. Eibar                  | 10,08 |
| 9. Málaga                 | 9,81  |
| 10. Castellón             | 8,26  |
| 11. Sporting de Gijón     | 8,14  |
| 12. Burgos                | 7.91  |
| 13. Racing de Ferrol      | 7,55  |
| 14. Albacete              | 7,47  |
| 15. Granada               | 6,95  |
| 16. Córdoba               | 6,10  |
| 17. Eldense               | 5,86  |
| 18. Mirandés              | 4,37  |
| 19. Levante               | 4,26  |
| 20. Cartagena             | 4,16  |
| 21. Almería               | 3,59  |
| 22. Huesca                | 2,52  |
|                           |       |

Miguel Angel Gracia

# **BERNARDO VITAL**

# Jugador del Real Zaragoza

El rendimiento del central está siendo una de las grandes noticias del gran arranque del equipo aragonés. El portugués se ha adaptado muy rápido al fútbol español y en una entrevista para EL PERIÓDICO

analiza sus primeras semanas en Zaragoza: su precipitado debut en Cádiz, la confianza de Víctor, su «buena conexión» con Lluís López, la calidad de la plantilla, su debut en La Romareda... y muestra una ambición admirable: «Quiero crecer de la mano del Real Zaragoza».

# «Me daba igual que viniera Lekovic, no tengo miedo a la competencia»

ARTURO POLA Zaragoza

## — ¿Qué había oído del Real Zaragoza antes de fichar por el club?

— Ya lo conocía, es un club histórico y conocido en todo el mundo, con una gran afición. Lo que sí que tuve que buscar es dónde estaba la ciudad y cómo era.

#### — ¿Qué fue lo primero que pensó cuando conoció el interés del club?

— Me sentí feliz. Sabía que el Zaragoza es un equipo que tiene mucha presión y eso es muy bueno para el futbolista. Tener la necesidad diaria de darlo todo en el campo y trabajar muy fuerte. Estoy muy contento de estar en un club de esta dimensión porque se exige mucho y eso te hace mejor jugador.

#### — ¿Cómo se gestó su fichaje? ¿Estaba convencido de salir del Estoril?

— Sí, mi idea era dar un paso adelante, aunque uno nunca sabe lo que va a pasar y yo estaba haciendo la pretemporada normal. Cuando llegó la oferta del Zaragoza fue todo bastante rápido, no de un día para otro, pero casi. Las cosas salieron fáciles.

# — ¿No tuvo más ofertas de otros clubs que le hicieran dudar?

- No. Solo la del Zaragoza.

#### — Una vez aquí, ¿qué es lo que más le ha sorprendido del club?

— Sabía que llegaba a un equipo histórico, pero una vez en Zaragoza lo sientes diferente. He visto una estructura muy grande, una afición muy buena y unas facilidades que hacen que la adaptación sea mucho más rápida.

#### — Llega, entrena solo dos días y es titular en Cádiz. ¿Ee dio miedo un debut tan precipitado?

 No fue miedo, porque a mí no me da miedo jugar al fútbol. Pero sí que



Bernardo Vital posa, ayer, en el banquillo de La Romareda antes de la realización de la entrevista.

6

«La semana que debuté en Cádiz fue un poco loca. No dormí bien y me sentí bastante cansado»

«No me sorprende mi nivel, pero lo puedo hacer mejor. El mejor Vital está todavía por llegar» me sorprendió un poco por lo rápido que fue todo. No estaba adaptado, pero estuve tranquilo y mis compañeros me ayudaron muchísimo ese día.

# — En ese partido tuvo que ser sustituido por molestias, quizá tuvieron que ver con esas prisas...

— Fue una semana un poco loca. Se estaba negociando el traspaso y no dormí muy bien esas noches, había mucha presión. Fueron días difíciles y me sentí bastante cansado, pero no fue nada grave.

 En ese momento se demostró la completa confianza de Víctor Fernández en usted. ¿Cómo es él como

# entrenador? ¿Qué le pide?

— Conozco la grandeza de Víctor como entrenador. Tanto él como su cuerpo técnico transmiten sus ideas de una forma muy clara y eso te lo hace todo más fácil. Me pide que le dé seguridad al equipo, que sea un líder. Estoy encantado con él.

#### — Su gran rendimiento es una de las grandes noticias del inicio del Real Zaragoza. ¿Le ha sorprendido también a usted?

— No, a mí no. Creo que lo he hecho bien pero también sé que lo puedo hacer mejor y puedo dar más al equipo. Puedo crecer más como jugador, he venido al Real Zaragoza para eso.

# — ¿El mejor Vital está por llegar?

 Claro, sin duda. Tengo que ser listo y seguir trabajando. Aunque si me hace la misma pregunta dentro de unos meses tendré que contestar lo mismo.

# - ¿Cómo se define como central?

— Soy un jugador con una buena salida de balón, que mira bien el juego y entiende el partido, Soy fuerte en los duelos, aunque me adapto al delantero que tengo enfrente e intento que nunca esté cómodo.

#### — ¿En qué futbolista se fijaba usted cuando era un niño?

— El central en el que más me he fijado siempre es Pepe, porque ade-

Deportes | 41 el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

más de ser portugués ha sido siempre un ejemplo para mí. Además, me gusta mucho el estilo de Mats Hummels.

#### En este arranque se está hablando muy poco de la ausencia de Francés. Palabras mayores.

 — Mi función no es hacer olvidar a Francés, sé que ha sido un jugador fundamental y muy querido aquí. Lo que yo tengo que intentar es hacer mi trabajo y dejar la marca de Bernardo Vital.

# La pareja que forma usted con Lluís López está funcionando.

- Tenemos una buena conexión. Es un excelente compañero y un buen capitán. Nos complementamos muy bien, es un jugador más veterano y me da mucho.

 — El Real Zaragoza intentó hasta el último minuto de mercado el fichaje de Lekovic. ¿Se alegró usted de que esa operación no llegara a buen puerto? Esa no llegada le ga-



# «Mi función no es hacer olvidar a Francés, es dejar la marca de Bernardo Vital»

## rantizaba más minutos...

 A mí me daba igual. Sé lo que puedo hacer y no tengo miedo a la competencia. Mi trabajo iba a ser el mismo y tengo que pensar en lo que me pide el míster. Si venía uno más, perfecto, pero estoy muy contento con mis compañeros.

#### - Su buen hacer y el de Lluís ha provocado que Sebastian Kosa, un futbolista que está llamado a ser importante, y Clemente, no hayan debutado todavía.

- Son dos jugadores que tienen mucha calidad. Es verdad que nosotros estamos muy bien (Lluís y él), pero ellos están entrenando muy bien también. Cada uno tenemos nuestras cualidades y la decisión es del cuerpo técnico.

#### Del resto del equipo, ¿hay algún compañero que le haya sorprendido especialmente?

- Hay mucha calidad en todas las líneas, en defensa, en el medio, en el ataque...somos un grupo joven, humilde, comprometido y que trabaja mucho.

# Dígame alguno en concreto.

 — Mmm... es difícil destacar a alguno. Venga, Keidi Bare.■

# «El ambiente que viví en La Romareda ha sido el mejor de mi vida»

ARTURO POLA Zaragoza

- Anivel futbolístico, ¿es la plantilla con más nivel a la que ha pertenecido?

Sí, creo que sí.

 No parece usted un novato en el fútbol español. ¿Qué diferencias observa con respecto al fútbol portugués?

 Es mucho más rápido. Tienes menos tiempo para tomar decisiones porque siempre tienes a alguien cerca. Hay que pensar rápido porque los futbolistas son todos muy inteligentes.

### – ¿Cómo se valora el gran comienzo dentro del vestuario?

- Las sensaciones son muy buenas, empezar bien ayuda mucho a la que la adaptación de todos sea más rápida. Te da tranquilidad, pero no querernos acomodamos. Debemos seguir trabajando, creciendo y mejorando.

#### - El único lunar hasta el momento en la temporada están siendo las lesiones. ¿Cómo están afectando al grupo?¿Les da miedo que les puedan cortar el ritmo?

- Nos sentimos tristes por los jugadores que se lesionan, pero sabemos que eso no va a afectar al equipo. Tenemos un plantel con mucha calidad en todas las posiciones y el que salga al campo lo va a hacer bien también.

## Se ha hecho de rogar su debut en La Romareda, pero finalmente llegó el pasado domingo. ¿Cómo vivió ese partido?

— Tenía muchas ganar de jugar en La Romareda desde la primera vez que entrenamos aquí. Ya sentí el apoyo de la afición el día que entraron al entrenamiento y eso me hizo tener todavía más ganas. El público en el partido estuvo perfecto, nos animó muchísimo, nos dio un apoyo muy grande y espero que sigan así todo el año porque con ellos somos más fuertes.

 A pesar de que faltaba una grada completa por primera vez, se



Vital, con los brazos cruzados en una portería de La Romareda.

dice que La Romareda aprieta siempre mucho.

- Sin duda. Es el mejor ambiente que he vivido en mi vida en un campo de fútbol.

#### La competición no ha hecho más que comenzar, pero son líderes y el objetivo parece claro. Este año parece que el club ya no tiene reparos en nombrarlo. ¿Puede ser el año del ascenso? Es su primer año pero la espera se está haciendo demasiado larga...

 El objetivo es ir a Burgos, estar concentrados y jugar lo mejor posible para sacar otros tres puntos. No es la frase más bonita para decir, pero es la verdad. Tenemos que pensar semana tras semana, partido a partido y no podemos empezar por el final.

 Pero dígame la verdad. ¿Cuántas veces ha escuchado, desde que

# has llegado, la palabra ascenso o Primera División en el vestuario?

 La verdad es que solo hablamos del próximo partido. Es así.

# – ¿Cómo es el contrato que ha firmado usted con el Real Zaragoza?

 Tengo dos años de contrato con posibilidad de dos más.

## Es usted joven y con un gran potencial. ¿Considera el Zaragoza un club de paso o se imagina teniendo una carrera larga aquí?

 Me imagino estando muchos años aquí, aunque no me gusta pensar en el futuro. Quiero siempre crecer, dar pasos hacia delante y ojalá pueda hacerlo de la mano del Zaragoza. Si ahora le doy vueltas a lo que va a ser de mí dentro de cinco años, no voy a hacer el trabajo que me piden ahora y mi rendimiento va a abajar si pienso en otras cosas. ■

# Marc Aguado vuelve y podrá estar en Burgos

El Zaragoza cambió de escenario y entrenó en La Romareda en una sesión que dejó la noticia del regreso al grupo de Aguado tras haber estado apartado desde el comienzo de semana por la inflamación del dedo gordo del pie tras un pisotón ante el Elche. También volvieron Moya y Marí. No entrenó Cristian.

Miguel Ángel Gracia

Instagram Samed Bazdar



Dehila Rusevic y Bazdar.

# Bazdar se casa antes de volver a Zaragoza

Samed Bazdar ha aprovechado la concentración con Serbia sub-21 para contraer matrimonio con su prometida Dehila Rusevic en una boda exprés que se celebró ayer. El delantero se dio el sí quiero en su país, pero no disfrutará de vacaciones y hoy ya estará entrenando con el Real Zaragoza.

# Guzmán Mansilla, el árbitro ante el Burgos

El partido que enfrentará este domingo a las 18.30 horas al Burgos y al Real Zaragoza en El Plantío lo arbitrará José Luis Guzmán Mansilla, del colegio andaluz. Estará acompañado en la sala VAR por Caparrós Hernández. Por otra parte, el Málaga-Huesca de mañana sábado a las 18.30 lo pitará Ais Reig.

# Cordóba-Deportivo, hoy en El Arcángel

El Córdoba y el Deportivo de La Coruña, tras su vuelta a Segunda División, protagonizan esta noche (20.30) en el Nuevo Arcángel el encuentro inaugural de la jornada 5, en el que los locales buscan sumar su primera victoria de la temporada ante un conjunto gallego que ha comenzado de menos a más.

42 Deportes
Viernes, 13 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

# **REAL ZARAGOZA**



Imagen de la instalación del césped de La Romareda.

# El Real Zaragoza cambia de manos el cuidado del césped

Royalverd es la nueva compañía encargada de La Romareda y de los campos de la Ciudad Deportiva

G. B. C. Zaragoza

El Real Zaragoza tiene nueva empresa encargada de acondicionar y dejar en perfectas condiciones los campos de hierba donde juega y entrena el equipo. Royalverd es la nueva compañía que trabaja mano a mano con el club aragonés desde hace algunas semanas y han sido los responsables de la colocación del nuevo césped de La Romareda donde se estrenó el equipo contra el Elche en casa. De esta manera, la empresa sustituye a Siaver, la que había sido durante los últimos años la encargada de estas labores.

Esta empresa catalana trabaja con equipos como el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club o con la Ciudad del Fútbol de las Rozas, además de ocuparse también del césped de la Sociedad Deportiva Huesca. Esta no es la primera vez que los jugadores del Real Zaragoza juegan sobre un césped colocado por esta empresa, ya que también se ocupan de acondicionar los tapetes del complejo de Pinatar, donde el club aragonés realizó la pretemporada este verano.

Tras el último espectáculo que vivió la vieja Romareda, el concierto de Bunbury en julio, el Real Zaragoza cambió el tapete de La Romareda de cara a esta temporada debido al mal estado en el que se encontraba después de este concierto. Para entonces, el club ya contaba con los servicios de Royalverd, que se encargó de realizar esta sustitución y dejar todo preparado, en menos de una semana, para el debut contra el Elche del pasado domingo.

# La Ciudad Deportiva

Pero el Real Zaragoza no ha renovado tan solo el césped de su estadio, sino que en algunos de los campos de la Ciudad Deportiva también han comenzado los trabajos para arreglar y renovar los tapetes.

Por el momento se ha levantado ya el campo 4, donde entrena y juega sus partidos como local de manera habitual el Deportivo Aragón, para poder comenzar con la resiembra. También se trabajará en los campos 5 y 6, los que usa el Real Zaragoza, para reparar las zonas que se encuentran en mal estado y poder contar con un espacio de entrenamiento seguro y con las mejores condiciones para los jugadores.

La última vez que se llevaron a cabo estos trabajos, tanto en La Romareda como en los campos de la Ciudad Deportiva, fue hace dos años, en el verano del 2022.

# Mirador

El Zaragoza está siendo firme marcando los tiempos: decide cuándo, qué y cómo

# Las renovaciones de Francho, Iván Azón y Marc Aguado

Cuando en el mes de junio las figuras principales del Real Zaragoza se sentaron en torno a una mesa para fijar las bases del plan de reconstrucción masiva de la plantilla exigido



Al final, la SAD cerró trece entradas y diez salidas en la pasada ventana de fichajes. El plan inicial, con los matices que fue incorporando con el paso de las semanas, se cumplió en un porcentaje muy interesante aunque quedó inacabado. Víctor Fernández ya ha aludido en alguna ocasión a la importancia del mercado de enero para terminar de rematar el proyecto, darle todavía una solidez mayor y convertirlo en un aspirante al ascenso con más razones consistentes.

Era de tal dimensión la obra que el Real Zaragoza iba a ejecutar que se vio obligado a tener una mirada elevada y priorizar acciones. Primero, el presente más inmediato. Luego, el medio plazo. En este último apartado es donde hay que situar el aplazamiento de los casos de las renovaciones de Francho, Marc Aguado e Iván Azón, tres canteranos que terminan contrato en junio de 2025 y que, en el caso de no haber ampliado sus vinculaciones antes, serían libres de firmar por el club que quisieran en enero próximo.

Juan Carlos Cordero se ha referido a esta cuestión en varias de sus comparecencias de este verano y siempre ha remitido a las semanas posteriores al mercado para poner los tres asuntos encima de la mesa. El director deportivo también ha manifestado públicamente su



SERGIO PÉREZ

Redactor Jefe de Deportes
de El Periódico de Aragón

voluntad y la del club de seguir contando con ellos en los términos adecuados.

Estamos frente a tres productos de la Ciudad Deportiva que, por una vía u otra, se han

hecho un sitio en el primer equipo del Real Zaragoza. Aguado saliendo fuera para volver más fuerte y Azón y Francho, directamente. Marc ha sido titular para Fernández en los cuatro primeros partidos de Liga al lado de Keidi Bare por su inteligencia posicional y su toque rápido de descarga.

Francho siempre ha empezado desde el banco y sus apariciones han sido estelares y reivindicativas con dos goles bellísimos, en Cartagena para ganar y ante el Elche para rematar la goleada. A Azón el entrenador le ha asignado el rol de revulsivo desde el banquillo tanto con Bazdar presente como ausente. En la última jornada, Marí también le adelantó. Iván ha respondido como siempre: con brega, un esfuerzo sin condiciones y un carácter y un fútbol revitalizador. Le ha faltado una pizca de suerte y centímetros para marcar. Está jugando bien.

Son todos casos con importantes connotaciones emocionales y un alto valor identitario. Ningún cabeza de cartel rutilante, pero sin ninguna duda tres futbolistas muy válidos, cada cual en su medida, para el ambicioso proyecto de la actual propiedad, que deberá dar con el punto de encuentro entre los intereses de unos y los deseos de otros. Independientemente de cómo acabe cada asunto, lo que sí ha quedado claro tanto con ellos como con otros futbolistas, con algunos de manera muy especial, es que este Real Zaragoza se comporta como un club fuerte, con una personalidad de hierro. Decide por tanto los tiempos: cuándo, qué, cómo y por cuánto. ■

# **Fútbol**

# Hidalgo: «Hay que ir al límite y explotar las debilidades del Málaga»

H. FRANCO Zaragoza

Antonio Hidalgo vivirá un partido muy especial este fin de semana ante el Málaga en La Rosaleda (sábado a las 18.30 horas), ya que pasó tres temporadas de su carrera en el club andaluz, con el que llegó a vivir un ascenso a Primera División. «Pasé los tres mejores años de mi carrera futbolística, mi hijo mayor Héctor es malagueño, nacido allí el año del ascenso. Se va a vivir un ambiente increíble, el campo va a estar lleno, La Rosaleda es una fiesta, el malaguismo está más vivo que nunca y le tengo mucho cariño, es especial para mí volver a ese estadio. Volví con el Sabadell, pero era pandemia y no había público, así que tengo muchas ganas de ir», afirmó el técnico.

El partido frente al Málaga va a ser muy duro, sobre todo, al disputarse en La Rosaleda y el míster catalán sabe que van a tener que mostrar una gran versión para sacar algo positivo. «Tenemos que tener los pies en el suelo, queremos sumar los máximos puntos posibles, porque aquí cualquier equipo puede ganarte, ellos tienen algo especial que es La Rosaleda, que te empuja increíble en los malos momentos. Ganaron en casa con un jugador menos, el otro día fueron capaces de sufrir fuera de casa, aunque -dicho por ellos- no fuese su mejor partido. Tenemos que ir al límite, competir, ir al mínimo detalle y no desajustamos en nuestros momentos con y sin balón, porque si no los rivales te hacen daño al final», aseguró.

Para el siguiente partido el entrenador altoaragonés no va a poder contar con Ignasi Vilarrasa, ya que vio la roja directa ante el Burgos, lo que confirmó es que Jordi Martín lo sustituirá. «Jordi Martín estará en esa posición de carrilero. Es un futbolista que ha llegado con muchísimas ganas, nos puede aportar dinamismo y está captando las ideas con y sin pelota. Me pone contento darles oportunidades a otros futbolistas». También comentó que Loureiro está en la parte final de su recuperación. ■

el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

## CASADEMONT ZARAGOZA

# El año de la rasmia y la ambición

El Casademont Zaragoza realizó la gala de presentación de sus equipos en el pabellón Príncipe Felipe ante patrocinadores e instituciones • «Para esta temporada deseo dos finales», dijo Reynaldo Benito, el presidente

Fotos: Laura Trives

GUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza

El Casademont inauguró la temporada arropado por todos sus patrocinadores en la gala de presentación de los equipos en el Príncipe Felipe. La pretemporada ya arrancó en un año que promete ser ilusionante para ambos conjuntos, quienes estuvieron presentes en este acto. El speaker del Casademont, David Aso, fue el maestro de ceremonias y quien fue dando paso a cada uno de los equipos. En primer lugar, le tocó el turno a las chicas, y la capitana Mariona Ortiz y su técnico Carlos Cantero tomaron la palabra.

La jugadora se mostró contenta con el equipo que se ha conseguido formar y espera que sea «una buena temporada». Por otro lado, Cantero da comienzo a su cuarto año como entrenador del Casademont, pero afirmó sentirse «con las mismas ganas que el primero». Además, no puso límites al equipo en este inicio de temporada: «La ambición que tenemos y el trabajo nos llevarán a descubrir cuál es el límite que nos marcamos porque al principio siempre es alto», aseguró.

En el lado masculino, Porfirio Fisac quiso dejar claro que este año el equipo lo va a dar todo para no volver a repetir errores de temporadas pasadas: «Hemos intentado hacer una plantilla de gente comprometida tras varios años sufriendo, y eso no nos gusta a nadie». Sobre todo, el entrenador rojillo destacó la importancia de hacer sentir orgullosa a toda la Marea Roja: «El orgullo va a ser muy importante y vamos a luchar cada día para que os sintáis orgullosos de nosotros. Me quedo con una palabra vuestra, la rasmia, que este año no va a faltar», comentó.

Mientras, el capitán Yusta agradeció a todos los abonados por apoyar incondicionalmente al equipo desde antes del inicio de la temporada: «Saber que tenemos a toda la gente con nosotros es una motivación enorme. Tenemos muchísimas ganas de empezar y ya solo quedan un par de semanitas para volver aquí», indicó.

También habló Jorge Costa, CEO del Grupo Costa, quien comparte la ilusión que genera el equi-



El equipo masculino de la Liga ACB, en lo alto del escenario con todos sus integrantes.



Reynaldo Benito, el presidente, durante su discurso.

po entre los aficionados: «Con esta ciudad, afición, ilusión y rasmia nos lo vamos a pasar muy bien. Aupa Casademont», sentenció.

Por último, cerró la gala el presidente del Casademont, Reynaldo Benito, con un potente deseo para esta temporada: «En lo deportivo solo pido que al menos tengamos dos finales, no sabemos cuáles ni de quiénes, pero es mi deseo», afirmó. También quiso destacar el esfuerzo que realiza el club año a año para seguir entre los más grandes de España y Europa: «Desde que empezó esta aventura en 2002, la suma del trabajo incansable de muchas personas ha dado sus frutos alcanzando y manteniéndose en la élite del baloncesto». Además, expresó que su objetivo como presidente es sin



La plantilla del equipo femenino, muy renovada para este año.



Vista del escenario en la gala que organizó el Casademont.

duda «dar continuidad a este proyecto por lo menos otros 20 años más».

Sin duda uno de los baluartes del club es su equipo femenino, por el que se apostó hace ya cuatro años y ha conseguido ganarse «los corazones y el respeto de Aragón, convirtiéndose en modelo a nivel nacional y europeo».

Para cerrar el acto, Reynaldo

Benito volvió a agradecer a los patrocinadores y afición el apoyo que les brindan en una temporada que dará comienzo con una ilusión sin precedentes: «No podemos permitir que flaqueen las fuerzas en este momento clave. Esperemos que todos peleemos juntos por un año inolvidable. Aúpa Casademont y aupa Basket Zaragoza siempre», terminó el dirigente.

# JOSÉ FRANCISCO NOLASCO

#### Entrenador del Bada Huesca

El técnico ilicitano está a punto de comenzar su decimoquinta temporada al frente del equipo oscense y repasa la realidad de la entidad y el complicado inicio de la Liga Asobal este sábado frente al todopoderoso Barcelona

# «Un club como el Bada en una ciudad tan pequeña es un milagro»

HUGO FRANCO Zaragoza

## — ¿Cómo afronta esta nueva temporada en la Liga Asobal?

— Siempre es complicado, estás plagado de incógnitas sobre cómo vas a funcionar, este año se han incorporado muchos jugadores nuevos. El problema es que no es lo mismo verlos entrenar y verlos competir en amistosos, que jugar un partido de Liga, porque cada segundo te la estás jugando. Hasta que no empieza la competición no puedes saber cómo están los jugadores.

#### — ¿Es complicado tener que adaptarse a plantillas prácticamente nuevas cada año?

— Yo conozco la filosofía del club, sé cuál es el presupuesto de la entidad y eso implica que los jugadores más caros no pueden llegar a tu club. Eso también significa que tus mejores jugadores se van porque se han revalorizado y no se les puede retener. Eso supone que cada año es nuevo y muy poco parecido al anterior y nosotros cada año nos adaptamos a nuevas pruebas.

## — ¿Cómo afronta de manera personal su decimoquinta campaña en el club?

— La directiva tiene una confianza en mí plena, y eso es algo que en el deporte actual es muy complicado y también me facilitan mucho el trabajo. Aquí cada uno hace lo que debe de la mejor manera y sabiendo en qué realidad estás, porque no puedes pedir cosas que no puedes



José Francisco Nolasco, durante un partido de pretemporada.



# «Lo que engancha de este equipo es que siempre tienes retos. Es lo mejor de esta entidad»

conseguir. Lo que engancha de este club es que siempre tienes retos y es lo mejor de esta entidad. Ahí radica lo que me ilusiona y lo me motiva para seguir en Huesca.

#### — ¿Cuál es la clave de que el Bada se haya mantenido tantos años al máximo nivel?

— Nosotros sabemos cuál es nuestra realidad, y esa es la clave de nuestro éxito y de que sepamos a lo que aspiramos. Eso cuesta muchísimo trabajo, no puedes dejarte llevar porque con nuestra situación no puedes hacerlo, porque puedes llegar a desaparecer. En este mundo parece que todo te lo den con facilidad, pero esto tiene un trabajo detrás gigante. Un club así, en una ciudad tan pequeña, es un milagro y es algo realmente increible.

– ¿Cómo llega el equipo a este ini-

— Ha habido partidos donde nos ha costado entrar y en pretemporada las cargas son altas por el entrenamiento, que es más intenso. Contra Anaitasuna hicimos un partido completo y en el resto de encuentros me hubiese gustado ser más competitivos, pero en las segundas partes es donde mejor hemos rendido. Nos queda trabajo por hacer, pero vamos a ser competitivos.

cio de temporada?

#### — El inicio es contra el equipo más complicado de la categoría. ¿Qué espera del partido frente al Barcelona?

— Contra el Barça nunca es un buen momento, cuanto antes se pueda jugar ante ellos mejor, porque todo el mundo va a perder contra ellos. Son el mejor equipo del mundo. Nosotros tenemos que hacer el partido más serio, no mirar el resultado y cumplir nuestros objetivos que ya nos hemos marcado. Tiene que ser un partido de preparación para competir en la que es nuestra liga, nosotros estaremos mirando a nuestro partido contra el Cuenca.

## — El 30º aniversario del club coincide con vuestro trigésimo partido contra el Barça, ¿cómo de bonita podría ser una victoria?

— 30 partidos me parece una proeza contra un club como el Barça para una ciudad como Huesca. Si les ganamos, es que hemos un partido perfecto y ellos se han quedado muy lejos de su mejor versión. Ellos son los que deciden si haces tú un buen partido. El año pasado en casa nos arrolló y luego cuando fuimos al Palau les competimos de tú a tú. ■

# Olimpismo

# Tarazona homenajea hoy a Eduardo Santas por su medalla

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Tarazona acoge esta mañana la recepción oficial del ciclista paralímpico Eduardo Santas para homenajear y reconocer sus destacados méritos deportivos en los Juegos Paralímpicos de París 2024. El acto, abierto al público hasta completar aforo, se celebra hoy a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del consistorio turiasonense.

El ciclista consiguió una medalla de plata en los pasados Juegos en la disciplina de ruta en la categoría C3. Además, estuvo a punto de alcanzar un bronce en la prueba de contrarreloj, pero perdió en las semifinales y quedó cuarto. A esta presea se le suma la obtenida en la cita paralímpica de Río 2016, donde ganó el bronce en la prueba de velocidad por equipos. A su medalla de plata se suman los tres bronces obtenidos por las nadadoras Teresa Perales (uno) y María Delgado (dos).

Teresa Perales ya fue recibida el pasado miércoles por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el Ayuntamiento de la capital aragonesa en el que la nadadora se dio un auténtico baño de masas en una recepción en la cual se le rindió un gran homenaje a su figura como deportista y como persona, y en el que se celebró de gran manera su medalla de París, ya que con ella igualaba el récord de 28 preseas de Michael Phelps. Ahora espera seguir agrandado su leyenda en los Juegos de Los Ángeles 2028.■

# España, ante Francia hoy en la Copa Davis

El equipo español de la Copa Davis podría certificar hoy, desde las 16.00 horas, su clasificación para las Finales que se disputarán en Málaga en noviembre. En el debut del miércoles, España derrotó a la República Checa por 3-0. Si no hay cambios, Bautista jugará contra Fils y Alcaraz frente a Humbert.

# Betis y Leganés se miden hoy en Primera

Betis y Leganés juegan a las 21.00 en el Villamarín un partido que los verdiblancos afrontan con el imperativo de despegar ante un emergente rival que busca asentarse en la zona tranquila tras un comienzo ilusionante con la eclosión del exbético Juan Cruz y la llegada del marfileño Sebastien Haller.

# Las VIII Jornadas Mujer y Montaña, en Jaca

El club Montañeras Adeban organizará el 26 y 27 de octubre en la ciudad de Jaca las VIII Jornadas Mujer y Montaña con diversas actividades que buscan resaltar el papel de las mujeres montañeras. Nieves Gil, Lucía Guichot, Genoveva Sedoux y el Reto Aconcagua serán protagonistas de las jornadas.

# El PSG debe pagar 55 millones a Mbappé

El PSG debe pagar a Kylian Mbappé los 55 millones de euros en sueldos y primas atrasados que debe a su exjugador, según decidió la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional francesa. La comisión constata «la ausencia de un proceso de conciliación» y ordena al PSG pagar los salarios.

# El I Slalom Villa de Alfajarín, este sábado

Un total de 38 pilotos completan los inscritos del I Slalom Villa de Alfajarín, con el que se retoma la actividad automovilística aragonesa tras el verano. La cita organizada por Survival Aragón se disputará sobre un recorrido mixto de asfalto y tierra en el parking situado junto a las piscinas el sábado.

45 el Periódico de Aragón Viernes, 13 de septiembre de 2024

# TINTOS EMBLEMÁTICOS

# Tres vinos andaluces para transportarte al sabor del sur

Casa Gourmet te descubre en septiembre una excelente selección de territorio con tres de los mejores vinos de Andalucía, procedentes de las provincias de Granada, Málaga y Cádiz

En el sur se hacen tintos excelentes, ya que la zona posee una tradición milenaria en el cultivo de la vid y en la elaboración de vinos de gran prestigio en todo el mundo. Casa Gourmet te trae algunos de sus vinos más emblemáticos: Piedras Blancas Garnacha 2019, Finca Sanguijuela 2016, y Quadis 2022.

#### Piedras Blancas Garnacha 2019

Su bodega, fundada en 1969, está situada en La Albujarra Granadina, Recibe su nombre por su incomparable ubicación, el pago de Piedras Blancas. Es un tinto ecológico y vegano, 100% garnacha, con un color rojo cereza y una explosión de frutos rojos.

Ha recibido la Medalla de Plata

de Altura. Te gustará en boca porque es elegante y equilibrado. Marídalo con sabores rotundos como los quesos curados, cualquier tipo de carne, pescados de sabor intenso o ensaladas. La bodega Piedras Blancas produce vinos ecológicos y veganos.

### Finca Sanguijuela 2016

Con 18 años, el viticultor Friedrich Schatz decidió emprender un viaje a la Serranía de Ronda, en Málaga, para cultivar la viña. Su objetivo era crear un viñedo y una bodega familiar donde poder hacer vino ecológico-biodinámico de alta calidad. Vinos cuidados y elaborados según la sabiduría tradicional, trabajando con medios técnicos modernos. Es un multivarietal de tempranillo, merlot y cabemet sauvignon. Ha tenido



una crianza de 12 meses sobre sus lías finas con batonnage, en barricas de ro-

que sea un tinto más fino y elegante.

Los vinos de la bodega F. Schatz ble francés y americano. Los años que han sido reconocidos con numerosos ha permanecido en botella han hecho premios internacionales. Pruébalo con

cames rojas, quesos potentes y chacina especiada.

#### Quadis 2022

Bodegas Barbadillo da nombre a un tinto tan andaluz como su tierra. Elaborado con un coupage de syrah, cabernet sauvignon y tintilla de Rota, seduce por su color intenso y embriaga con aroma a frutas negras. La vendimia se realiza al anochecer para preservar los aromas. En boca cautiva con su entrada agradable y muy persistente.

En Bodegas Barbadillo han recuperado una variedad autóctona casi extinta, la tintilla de Rota, para elaborar grandes tintos andaluces. Maridalo con aperitivos como jamón ibérico, queso, nueces, aceitunas o salmón. Su sabor combina perfectamente también con cames a la parilla, pollo al curri, arroces y patatas asadas.

#### Más que un club de vinos

Casa Gourmet es la tienda online de vinos y productos gastronómicos de Prensa Ibérica. Los lectores y lectoras pueden comprar esta selección de 6 botellas de vino o recibirla, sin costes de envío, tras darse de alta en el Club de Vinos. El alta al club es gratuita y los socios se benefician de todas sus ventajas. Y todo sin compromiso de compra. Se puede comprar la selección de vinos sin ser socios en la pági-



SORTEO 60

SORTEO DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Seis series de 100.000 billetes cada una Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis series de los números premisdos, clasificados por su cifra final

Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo



129 . . . . . . . 240

699......180

29 .... 90

9. . . . . . . . . 30

9 Números Euros/Billete 04120.......150 04121.......150 04122.......150 04123.......180 04124.......150 04125.......150 04126.......150 04127........150 04128.......180 04129............390 04130...... 150 04131...... 150 04132...... 150 04133...... 180 04134...... 150 04135...... 150 04137...... 150 04138...... 180 04139...... 180 04140......150 04141......150 04142......150 04143......180 04144......150 04145......150 04146......150 04147......150 04148......180 04149......180 04160 ...... 150 04161 ...... 150 04162 ...... 150 04163 ....... 180 04164 ...... 150 04165 ...... 150 04166 ...... 150 04167 ...... 150 04168 ...... 180 04169 ...... 180 04170....... 150 04171...... 150 04172...... 150 04173...... 180 04174...... 150 04175...... 150 04176...... 150 04177...... 150 04178...... 180 04179...... 180 04190......7.620 04191.......150 04192.......150 04193.......180 04194.......150 04195.......150 04197.......150 04198.......180 04199.......180 70100 ....... 300 70101 ...... 300 70102 ....... 300 70103 ....... 330 70104 ...... 360 70105 ...... 360 70106 ...... 360 70107 ...... 300 70108 ...... 390 70109 ...... 330 70120......300 70121.....300 70122.....300 70123......330 70124......300 70125......300 70126......300 70127......300 70128......12.330 70129.....300.000 70130.....12.300 70131.......300 70132......360 70133.......330 70134.......300 70135.......360 70136.......300 70137.......300 70138........330 70139........330 70140......300 70141.....300 70142......300 70143......330 70144......300 70145......300 70146......300 70147......300 70148......330 70149.......330 70150......300 70151......300 70152......300 70153......390 70154......300 70155......300 70156......360 70157......300 70158......330 70159.......330 70160......300 70161......300 70162......300 70163......330 70164......300 70165......300 70166......300 70167......300 70168......330 70169.......330 70170......300 70171......300 70172......300 70173.......330 70174.......300 70176......300 70177.......300 70178.......330 70179.......330 70180......300 70181......300 70182......300 70183......330 70184.......300 70185......300 70186......300 70187......300 70188.......330 70189.......330 70190......300 70191......300 70192......300 70193.......330 70194......300 70195.......300 70196.......300 70197.......300 70198.......330 70199.......330 Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones 763 . . . . . . . . 180 0344 . . . . . . . . . 750 3345 . . . . . . . . . 750 6626 . . . . . . . . 750 08........90 0129.........990

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS

35.....60

56 . . . . . . . . . 60

Viernes, 13 de septiembre de 2024

# Las series

# Dos locas del bisturí

Serie de animación que tiene lugar en una clínica espacial donde las doctoras alienígenas Sleech y Klak, dos grandes amigas y cirujanas de fama intergaláctica, trabajan incansablemente. Pero sus vidas personales son un desastre. Se enfrentan a las dolencias más disparatadas, desde enfermedades de transmisión sexual del espacio profundo hasta las consecuencias de bucles temporales ilegales. Su labor incluye desde suministrar parásitos comedores de ansiedad hasta abordar situaciones peligrosas. En la primera temporada, las doctoras se encuentran ante un caso extremadamente peligroso y potencialmente revoluciona-

rio que pone en riesgo la existencia misma.



# En fin

# España, 2024 Comedia Prime Video 30 min. (T1. 6 cap.)

# Innovadora comedia postapocalíptica

Comedia protagonizada por José Manuel Poga y Malena Alterio que, en tono canalla, trata temas universales. Cuando se anuncia que la Tierra sería destruida por un planeta, Tomás abandona a su esposa, a su familia y toda su vida. Pero el día del apocalipsis el cuerpo celeste pasa sin hacer ningún daño, y ahora debe recuperar lo que ha perdido. Nos centramos en la estrambótica historia de este hombre que decide dejarlo todo y participar en una orgía. Lástima que al día siguiente se despierte vivo y bien, pero con una gran resaca. Ahora que la humanidad está a salvo, se da cuenta de la magnitud de su error. ¿Podrá reconciliarse con sus seres queridos?

# Historia de un asesinato muy mediático

Nuevas entregas de esta impactante serie documental original, que profundiza en la investigación del homicidio del médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia en agosto de 2023, cometido por Daniel Sancho, hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho. La Justicia tailandesa le ha condenado a cadena perpetua por los cargos de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y robo de documentación ajena. Solo unos días después de conocer la resolución judicial del caso, la plataforma estrena tres nuevos episodios. A partir de los hechos investigados y el testimonio de personas relacionadas con el caso, ofrece un relato completo y exhaustivo.



# El caso Sancho

España, 2024 Docuserie. Sociedad MAX 50 min. (T1. 5 cap.)

# Un clásico de los dibujos del sábado tarde

Heidi Japón, 2022 Animación Pluto TV 25 min. (T1. 52 cap.)

Las primeras series japonesas que conquistaron España y que marcaron la infancia de toda una generación tienen desde hoy su propio canal temático en el servicio: Heidí y Marco. Los espectadores podrán revivir las emotivas aventuras de estos entrañables personajes dirigidas por Isao Takahata, cofundador de Estudio Ghibli. Mientras que la dulce niña huérfana, quien este año cumple su 50º aniversario, es todo corazón, Marco es todo coraje; sin embargo, ambos se caracterizan por el gran amor que sienten por sus seres queridos. Las aventuras de Heidi comienzan cuando la niña es enviada a vivir con su abuelito, un viejo gruñón que vive en los Alpes suizos.

# **Aragón TV**

La televisión aragonesa estrena el domingo la tercera temporada de este exitoso concurso.

# 'Basura o Tesoro'

# regresa con nuevo surtido de objetos

EL PERIÓDICO Zaragoza

Iñaki Urrutia vuelve a hacer doblete en Aragón TV a partir de este próximo 15 de septiembre con el estreno de la tercera temporada de Basura o Tesoro. A su cita diaria con Atrápame si puedes, líder de su franja, Urrutia sumará el reto de buscar el liderato de la noche de los domingos.

Le acompaña de nuevo al frente del programa el experto anticuario David Maturén. Ambos se encargarán de presentar cada semana a la pareja concursante un nuevo surtido de objetos sorprendentes y a veces bizarros, cargados de historias curio-

Basura o Tesoro toma el relevo de Pasados por agua, el concurso que ha presentado Adriana Abenia durante todo el verano y que este próximo domingo llega a la gran final. Se emitirá en el prime time de los domingos en un formato de 90 minutos. Los concursantes deberán elegir cuál es su objeto de oro entre una docena de opciones cuyos valores oscilarán entre uno y cinco mil euros. Para ello, contarán con pequeñas ayudas de un allegado, de los dueños de los diferentes objetos, pistas sobre su emplazamiento y la opinión del público, que siempre acierta, o todo lo contrario.

Tras el éxito de audiencia de anteriores temporadas del programa, ésta será la más larga, con 16 entregas, incluyendo varios especiales.

Las dieciséis parejas de concursantes han sido seleccionadas de entre más de un centenar que se presentaron al casting procedentes de toda la geografía aragonesa y entre las que se encuentran una pareja de hermanas que seguía el concurso desde Murcia; una profesora y su alumna; o unas amigas que buscan gastarse los 5.000 euros del premio en una sola noche.

# Las películas recomendadas



Película de 2011 dirigida por Jaume Collet-Serra.

# Sin identidad 22.00 horas. NEOX



►El doctor Martin Harris tiene un accidente de coche en Berlín. Al despertar descubre que su mujer no le reconoce y que otro hombre ha adquirido su identidad.



Icíar Bollaín dirige esta película de 2007.

## Mataharis 22.00 horas. LA 2

De Icíar Bollaín. Con Najwa Nimri, Tristán Ulloa, María Vázquez, Diego Martín, Nuria González, Antonio de la Torre, Fernando Cayo, Manuel Morón, Adolfo Fernández, Mabel Rivera, Florentino Soria, Irene Herranz, Juanma Lara, Aixa Villagrán, Puchi Lagarde. España, 2007. Drama, 100 minutos

▶Inés, Eva y Carmen son detectives privados y a menudo traspasan las fronteras de la intimidad ajena. Sin embargo, nadie les ha preparado para enfrentarse a sus propios secretos.

Con Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 12 edición.

Con Helena Resano.

Con Josep Pedrerol.

Con Dani Mateo.

Rodrigo Blázquez.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición.

Con Cristina Saavedra y

Con Joaquin Castellón.

Con Carlota Reig y Óscar

#### La 1

06.00 Telediario matinal. Con Sirún Demiriján v Álex Barreiro.

08.00 La hora de La 1. Con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

10.40 Mañaneros. Con Adela González.

14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca verano. Con Mònica López.

15.00 Telediario 1. Con Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars. Con Gorka Rodriguez. 19.30 El cazador.

Con Rodrigo Vazquez. 20.30 Agui la Tierra.

Con Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2.

Con Marta Carazo. 21.50 La suerte en tus manos.

22.05 La ruta Morancos.

23.15 Viaje al centro de la tele 01.20 Invictus, ¿te atreves?

#### La 2

09.00 Dfiesta en La 2.

09.30 Agui hay trabajo. 09.55 UNED.

10.55 Documenta2.

11.45 (Por fin es lunes) Conciliación y teletrabajo.

12.10 La 2 express. 12.25 Las rutas D'Ambrosio. La Carthaginensis mur-

ciana. 13.20 Mañanas de cine.

Sangre sobre Texas. 14.55 Curro liménez.

20.000 onzas mexicanas. 15.45 Saber y ganar.

Con Jordi Hurtado. 16.30 Grandes documentales.

18.05 El escarabajo verde. 18.35 Atención obras.

Con Cavetana Guillen Cuervo.

19.05 Grantchester.

20.35 Dias de cine.

21.30 Plano general.

22.00 Historia de nuestro cine. Mataharis.

23.30 Historia de nuestro cine: cologuio. Con Elena S. Sánchez.

22.05

TVE-1

"La ruta Morancos"

Los Morancos están en

Sevilla cuando a Jorge se le

ocurre una idea: poner rum-

bo a Santiago en un viaje

para recorrer los pueblos

de España.

#### Antena 3

08.55 Espeio público. Con Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

Con Rocio Martinez, Angie

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe. 15.30 Deportes.

Riqueiro y Alba Dueñas. 15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Y ahora Sonsoles. Con Sonsoles Onego. 20.00 Pasapalabra.

Con Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Valles y Esther Vaquero.

21.45 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21.55 El tiempo. 22.10 La Voz.

01.10 La Voz: grandes momentos. 02.30 The Game Show. Con Sofia del Prado, Marc Vila y Gemma Manzanero.

#### Cuatro

08.20 Callejeros viajeros.

10.25 Viajeros Cuatro. Tanzania y Zanzibar. 11.30 En boca de todos.

Con Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro.

Con Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño. 15.15 El tiempo. 15.30 Todo es mentira.

Con Marta Flich v Pablo González Batista.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Con Xuso Jones.

19.00 :Boom! Con Christian Galvez. 20.00 Noticias Cuatro.

Con Diego Losada y Mónica Sanz.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reves.

21.00 El tiempo.

21.10 First Dates 22.00 El blockbuster.

El mediador. 00.20 Cine Cuatro.

La sombra del reino. 02.10 The Game Show.

> 22.10 Antena 3 'La Voz'

El programa estrena una

nueva edición del concurso

con Pablo López, Antonio

Orozco, Luis Fonsi y Malú

como coaches que buscan

la voz con mayor cali-

dad y personali-

dad.

# Tele 5

08.55 La mirada critica. Con Ana Terradillos.

10.30 Vamos a ver. Con Joaquin Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecinco. Con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco.

Con Lucia Taboada. 15.40 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. Con Jorge Javier Vázauez. 17.30 TardeAR.

Con Frank Blanco.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Con Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo.

22.00 De viernes! Con Beatriz Archidona y Santi Acosta.

02.00 Gran Madrid Show.

Gracia.

02.25 :Toma salami! 02.55 El horóscopo de Esperanza

#### 21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

La Sexta

09.00 Aruser@s.

15.15 Jugones.

15.45 Zapeando.

15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde.

21.00 La Sexta Clave.

11.00 Al rojo vivo.

Rincon. 21.30 La Sexta Columna.

Elon Musk y los X-Men: los defensores de la bulocracia. Con Antonio García Ferreras.

22.30 Equipo de investigación. Anita la Fantástica.

23.37 Equipo de investigación. 03.00 Pokerstars.

03.45 Play Uzu Nights.



#### 22.00 TELE 5

"De viernes!" Programa de crónica social que cuenta cada semana con una entrevista en plató a un importante personaje del corazón en la sección denominada Sillón VIP.

## Paramount Network

**06.00** Cinexpress. **06.10** Cine: Asombrosa Elisa. 08.05 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galeria del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.10 Embrujadas: Alicia en el País de las Maravillas. 13.05 Colombo: Inestable se halla la Corona. 15.05 Los misterios de Murdoch, Ventrilocuo, A Most Surprising Bond y Rhapsody in Blood. 18.00 Los asesinatos de Midsomer. El libro negro y Secretos y espias. 22.00 Cine: Hulk. 00.50 Cine: El cuervo. 02.40 Central de cómicos. 03.10 Alaska y Mario.

#### FDF

06.22 Love Shopping TV FDF. 06.52 Miramimúsica. 07.00 Toma salami! 07.25 Love Shopping TV FDF. 07.55 Los Serrano: Una noche en Mogambo. 09.40 Aída, Emissión de tres episodios. 13.40 La que se avecina. 02.30 The Game Show, 03.10 La que se avecina: Un amor de instituto, un burro sin zanahoria y una profanación de capilla. 04.45 El horóscopo de Esperanza Gracia. 04.50 La que se avecina: El capitán salami, un cura en peligro y una diosa de la fertilidad.

## Neox

06.00 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.00 Modern Family. Emissión de cuatro episodios. 11.55 Los Simpson. Emissión de diez episodios. 16.10 The Big Bang Theory. El aislamiento del monstruo, La implementación de la obligación contractual, La reconfiguración del armario, La turbulencia de la permanencia, La adquisición de la escupidera llameante y La recurrencia Speckerman. 22.00 Cine: Sin identidad. 00.25 Cine: La asesina. 02.20 Pokerstars en vivo. 02.45 The Game Show.

#### DMAX

15.57 La pesca del oro. Los hombres de las dragas no cuentan historias y Dura de bucear: la venganza. 17.47 Sobrevivir en lo salvaje. 19.39 El liquidador. En marcha: vagando, En marcha: escaquearse, En marcha: palmeras y frustración, En marcha: un bache en el camino y En marcha: una cuestión de calcetines. 22.00 El Caso Sancho. 22.57 Arqueología en el hielo. 23.54 Curiosidades de la Tierra. El misterio azteca alienigena y Un portal a los dioses vikingos. 01.48 Muerte en el pantano.

# Aragón TV

07.30 El campo es nuestro. 08.00 Buenos días, Aragón. 10.00 La pera limonera 11.00 Agui y ahora. Con Miriam Sanchez y Blanca Liso. 13.10 Atrapame si puedes.

Con Iñaki Urrutia.

14.00 Aragón noticias 1. Con Noemi Nuñez y Javier Gastón.

15.10 El campo es nuestro. 15.50 Cine.

Billy dos sombreros.

17.35 Shakespeare y Hathaway: investigadores privados.

18.30 Conexión Aragón. Con Vanesa Pérez.

20.00 Trofeo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza. Casademont Zaragoza-Spar Gran Canaria. Presentación en el Principe Felipe. En directe.

21.45 El bosque encantado 22.45 Cine.

Forsaken. 00.20 Cine.

Llega un jinete libre y salvaje.

02.10 Grandes viajes en tren. Hoy: Tunez (1) y (11).



15.50 Gifford Ilega a un pueblo del Oeste y se dirige directamente a la oficina del sheriff para presentarle unas ordenes.



22.45 En 1872, tras abandonar su vida como pistolero, John Henry vuelve a su pueblo para enmendar la relación con su padre.

## Clan TV

15.21 Bob Esponja. 16.05 Danger force. 16.48 Peppa Pig. 17.03 El gran show de Baby Shark. 17.24 Milo. 17.45 Las pistas de Blue y tú. 18.07 Simon. 18.18 Petronix. 18.42 Hello Kitty, super style! 18.53 El refugio de audrey. 19.05 Polinópolis. 19.27 Tara Duncan, 19.39 Héroes a medias. 20.01 Superthings Rivals of Kaboom. 20.09 Slugterra. 20.30 Cine: Jim botón y los trece salvajes. 22.08 Cine: Rufus. 22.50 Los misterios de Laura. 00.04 Cine: Como locos... a por el oro. 01.50 Servir y proteger.

# Disney Channel

07.15 Los Green en la gran ciudad. 08.40 Kiff, 09.30 Hamster & Gretel. 10.20 Los Green en la gran ciudad. 11.35 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 12.50 Los Green en la gran ciudad. 13.40 Bluey. 14.35 Marvel Spidey y su superequipo. 15.00 Los Green en la gran ciudad. 15.55 Hamster & Gretel. 17.05 Hailey, ja por todas! 18.00 Primos. 18.55 Kiff. 19.50 Los Green en la gran ciudad. 21.10 Cine: Abominable. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.20 Pequeños Cuentos Chibi.

# Boing

11.28 Teen Titans Go. 11.55 El asombroso mundo de Gumball. 12.23 Batwheels. 12.51 Somos ositos. 13.35 Looney Tunes Cartoons. 14.29 Doraemon, el gato cósmico. 16.21 Looney Tunes Cartoons. 16.48 Teen Titans Go. 17.42 El asombroso mundo de Gumball. 18.33 El mundo de Craig. 19.22 Lego Dreamzzz: la noche de la bruja Jamás. 19.50 Doraemon, el gato cósmico. 21.18 Cine: Shrek. 22.59 Los Thunderman. 23.56 Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca. 00.25 Game Shakers.

# Nickelodeon

11.51 Los Thunderman, 12.44 Bob Esponja. 13.37 Patricio es la estrella. 13.59 Los Casagrande. 14.48 Una casa de locos. 15.38 Zokie de Planeta Ruby. 16.00 Kampamento Koral: Bob Esponia primeras aventuras. 16.25 Bob Esponja. 17.11 Orange Carpet All Access. 17.18 Una casa de locos. 18.34 Equipo Danger, 19.22 Una verdadera casa de locos. 19.47 Los Thunderman. 20.40 Henry Danger. 21.27 Equipo Danger, 21.53 Los Thunderman. 22.45 Una casa de locos. 23.33 Bob Esponja.

## Las audiencias

#### 'La Revuelta': líder y minuto de oro

El programa de David Broncano sigue de fiesta en este inicio de aventura en La 1 de TVE. Marca récord en su tercera entrega y es lo más visto del día (2.5 millones).



| ESPAÑA | Miles de espectadores |       |
|--------|-----------------------|-------|
| La1    | La Revuelta           | 2.548 |
| A3     | El hormiguero         | 2.257 |
| A3     | Noticias 2            | 2.030 |
| A3     | Noticias 1            | 1.903 |
| A3     | Deportes              | 1.719 |
|        |                       |       |

#### ARAGON Miles de espectadores A3 Noticias 2 84 75 Aragón Noticias 1 A3 69 El hormiguero 68 La1 La Revuelta 68 Aragón El tiempo

# LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

miércoles, 11 de septiembre

En Aragón En España **4** 14,8% **(A)** 15,1%

10,7% 5 7,8%

13,8%

10,3%

VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

Hagamos un poco de historia. A principios de abril de 1980, Francisco Fernández-Ordóñez, diputado de UCD por la provincia de Zaragoza, y ministro de Hacienda, presentaba en la capital aragonesa la primera Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. Según dicha norma, las nuevas CCAA obtendrían sus recursos económicos mediante la participación de los impuestos del Estado y no podrían crear nuevas tasas. «En los casos en que esto no baste-señalaba Fernández-Ordóñez-, las comunidades podrán recurrir a subvenciones denominadas de equivalencia. Además, se creará un Fondo

# 'Tontos, tontos...'



SALA DE MÁQUINAS JUAN BOLEA

de Compensación Interterritorial». Fernández-Ordóñez garantizaba que las nuevas CCAA «no dispararán el gasto público si se evita duplicar las instancias administrativas».

A pesar de esas prevenciones, la realidad era muy distinta. La Generalitat, presidida por Jordi Pujol, aprobó en 1981 su primer presupuesto: 6.700 millones de pesetas. El de la Diputación General, según hizo público en 1981 su secretario general, José Ángel Biel, se reducía a 150 millones de pesetas. Se había establecido así, desde el primer momento, una profunda división que beneficiaría a Cataluña. A partir de 1982,

ya con Felipe González en Madrid, nuestros vecinos dispararon sus infraestructuras, salarios y ofertas de trabajo. En 1985, Pujol aprobó un presupuesto de 300.000 millones de pesetas. El de Aragón fue no llegó a 8.000. En los ochenta, Aragón perdió decenas de miles de habitantes, que tuvieron que emigrar... a Cataluña.

La penosa situación de 1980 puede volver a repetirse. Gracias al «cupo fiscal» que le va a regalar Pedro Sánchez, la Generalitat podrá disponer a su antojo de nuevos fondos y tasas, negociar con ventaja con grandes corporaciones e industrias, ofrecer desgravaciones, subvenciones, y «pisarle» a Aragón futuros planes de expansión.

Como bien ha dicho Javier Lambán, hay que ser «muy tonto» para, desde Aragón, apoyar una bicoca semejante para Cataluña, pero algunos de sus compañeros —ya lo dice el refrán: «Tonto, tonto...»— están dispuestos a ponerle el lazo a cambio de cuatro migajas para la casa de todos y pan caliente para la propia. «Tontos» en el PSOE ha habido siempre. Otros antes ya vendieron la autonomía aragonesa y pretendieron vender el Ebro. Algunos siguen ahí, con su lema: «Dame pan y llámame...» ¡Lo listo que soy! ■

### — Viene de ganar la Olimpiada de Economía a nivel nacional y ahora ha logrado el bronce en la internacional, ¿cómo llega uno a estas competiciones?

— Fue mi profesor del Santo Domingo de Silos quien me animó a apuntarme porque el colegio ya había participado otros años. Nos seleccionó a los cinco que mejor nota teníamos y me decidí por probar y por hacer una actividad fuera de clase, sin ningún ánimo competitivo.

#### — ¿En qué consiste una Olimpiada de Economía?

— Hay tres pruebas: un examen de economía, donde una mitad de las preguntas son tipo test y la otra son preguntas abiertas; un tipo test de finanzas; y un business case. En España, está diseñada para un temario de 2º de Bachillerato y solo te puedes presentar una vez. En la internacional, otros países sí que permiten participar más de una vez y hay chicos de entre 16 y 18 años.

# - ¿Un 'business case'?

 Te dicen un tema y tienes que prepararte una exposición en 24 horas, como si fuera una consultoría. En nuestro caso, la propuesta era solucionar el problema de vivienda en Hong Kong, que es la ciudad con el metro cuadrado más caro del mundo. Tienes que explicar desde lo más simple, es decir, por qué tiene ese problema, hasta proponer una alternativa y cuantificarla para ver si es viable. Ese día dormimos tres horas, pero hubo gente que no durmió. Fue la parte donde conseguimos el mejor resultado como equipo y en la fase de grupos ganamos a China y Hong Kong. Luego tuvimos que volver a exponerlo ante el jurado una segunda vez.

#### — ¿Cómo se prepara una cita de estas características?

— El temario es totalmente inabarcable. La prueba es que la nota media tampoco es muy alta para ser una Olimpiada internacional. En el campeonato de España sí tuvimos la oportunidad de tener una prepara-\*



CONTRACORRIENTE



POR IVÁN RUIZ JIMÉNEZ

El zaragozano formó parte del equipo español que quedó en tercer lugar en la competición celebrada el pasado mes de julio en Hong Kong. Semanas antes ya había logrado el oro en la Olimpiada nacional

# **Miguel Cubel**

BRONCE EN LA OLIMPIADA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA

# « Vas a disfrutar de la experiencia porque no te va a cambiar la vida»

ción de cinco días en Valencia. Hacíamos seis clases intensivas por la mañana, donde íbamos a lo fundamental más. Por la tarde, o repasábamos o practicábamos el business case. Para la internacional teníamos un par de libros que recomiendan porque son en los que se basa la Olimpiada, pero aun así es imposible preparar todo el temario. Otros países hacen parecido. Es tener la suerte de que tu temario se

# — ¿Cómo fue el momento en que supo que conseguían el bronce?

parezca más al que preguntan luego.

— Al pasar a la final de business case sí salimos de fiesta. Cuando supimos que éramos bronce nos alegramos mucho, pero al día siguiente nos teníamos que volver ya a España. No hubo tiempo para mucho.

### — ¿Es una competición donde predomina el espíritu competitivo u otros aspectos?

— Con los grupos con los que tuvimos más relación no se respiraba competitividad. Iban a hacer bien su examen y a disfrutar de la experiencia porque sabes que ningún resultado te va a cambiar la vida. Seguro que había gente que se lo tomaba muy en serio, pero la mayoría no, más allá de la responsabilidad de querer hacerlo bien y esforzarte porque te están llevando nueve días a un país al otro lado del mundo con los gastos pagados.

#### — ¿Con qué te quedas de esta experiencia?

— Hace seis meses no sabía que existía y ha sido una oportunidad increíble para estar con gente de tu edad que van a estudiar en las mejores universidades del mundo. Son personas que se han movido mucho más allá de lo que les ha pedido el colegio y que se han involucrado en aspectos que no son los típicos. Es muy motivador.

#### — Acaba de empezar a estudiar DA-DE. ¿Dónde se ve en el futuro?

— Me gustaría emprender, pero empiezo en doble grado y no sé cuál de las dos partes me va a gustar más. Es muy pronto todavía. Voy a ir fluyendo. ■

